# Tribuna Jueves, 20 de junio de 2024 | Número 9.075





Consuegra se transforma en el escenario de la película 'La Boda', del director Pedro Cenjor PÁGINA**20** 

La Ley de Restauración de la Naturaleza no tiene presupuesto

El sector primario vuelve a convertirse en moneda de cambio comercial

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL | LLUVIAS DE SEPTIEMBRE DE 2023

## El Ayuntamiento de Toledo aprueba la convocatoria de ayudas a Pymes por los daños de la DANA

Tiene un importe de 150.000 euros y pueden optar empresas mercantiles, industriales o de servicios de la ciudad de hasta diez trabajadores

### ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA-LA MANCHA

### El acuerdo «definitivo» sobre el nuevo Estatuto estará antes de agosto

La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, afirma que la reforma avanza con «paso firme» y el PP de Castilla-La Mancha anuncia una ronda de consultas con asociaciones y colectivos para «enriquecer» el documento. CLMII-III

### Y ADEMÁS...

Castilla-La Mancha se posiciona entre las 100 zonas prioritarias para innovación

CASTILLA-LA MANCHA

Asaja aplaude la eliminación por parte de la UE del segundo saneamiento bovino



DE **BAÑARSE** EN EL TAJO CUMPLE 52 AÑOS

PÁGINA**19** 

### **IGUALDAD**

### LA BANDERA **LGTBI+** CAMBIA DE BALCÓN EN TOLEDO

El PSOE coloca la enseña en la Posada de la Hermandad ante la negativa de ondear en el Ayuntamiento







DÉCIMO ANIVERSARIO DE SU PROCLAMACIÓN

# EL REY RENUEVA SU

Felipe VI reivindica la coherencia que guía sus actos, siempre leales a los valores de la Constitución, pese a su «coste personal», con el lema 'compromiso, servicio y deber' sociedadvi-vii

### **OPINIÓN**

### Los amigos de Lola



**EL REPLICANTE ALEJANDRO RUIZ** 

 $M^{
m isi\acute{o}n}$  cumplida; la Fiscalía ya ha pedido al Tribunal Supremo la amnistía total del 'procés' y suspender la detención de Puigdemont, ha remitido nuevos informes y se reclama el borrado del delito de terrorismo en la causa de 'Tsunami Democràtic'.

Pero en realidad no significa nada que diecinueve fiscales de Sala hayan secundado el criterio del fiscal general del Estado frente a diecisiete fiscales que han apoyado la tesis de que el delito de malversación cometido por Carles Puigdemont u Oriol Junqueras no puede ser amnistiado, salvo el reflejo de la profunda división que genera la amnistía y el servilismo imperante del hombre complaciente al servicio de los intereses del ejecutivo. Sobre todo, si tomamos en consideración el hecho de que la Junta de fiscales está trufada por los amigos de Lola, Dolores Delgado, dominada por los elegidos a dedo de entre los miembros de una asociación minoritaria de fiscales, precisamente para poder revestir esta mayoría como si fuera un fruto de la deliberación jurídica y no del dedazo agradecido.

Por regla general, los fiscales suelen ser altísimos profesionales con capacidad jurídica y de análisis de la realidad que ejercen sus funciones dentro de la excelencia. Precisamente por ese motivo es tan nociva para ellos mismos y para la imagen del Ministerio fiscal la evidente acción política gubernamental del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de Dolores Delgado García, fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, en la conformación de esa mayoría de la Junta de fiscales de Sala.

Los diecinueve dicen lo que diga Pedro y cuando Pedro decía lo contrario los diecinueve decían lo contrario, pese a que desde un punto de vista estrictamente jurídico el planteamiento a favor de la amnistía no hay por donde cogerlo. Así, habiéndose podrido ya tan digna institución del Ministerio público a base de politizarla, la victoria argumental de los diecinueve, donde además se suman los votos del propio jefe y el de Lola, no es más que una derrota moral que debe servir a los jueces para reforzar la motivación del criterio de los cuatro fiscales indóciles, coherentes con el Estado de derecho y con el ordenamiento jurídico español y europeo. Como siempre, tenemos que confiar en los jueces que son los que tienen la última palabra para decidir si se aplica

Sinceramente, en este caso y en cualquier actuación del Ministerio Fiscal que sea de contenido y orientación más política que jurídica, cuesta encontrar la sagrada misión de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas.

HUMOR GRÁFICO | JAVI SALADO



LA FORTUNA CON SESO | JAVIER RUIZ

### Larga vida al Rey

«Veo las manifas de los republiketas con sus peleles v adsad sus merenderas añ sol v compruebo que se marchitan antes de que concluya adsad la primavera»



o siento, con los años me vuelto Lo siento, con los años me vuelto monárquico y ya no hay quien me saque de aquí. Veo las manifas de los republiketas con sus peleles y sus merenderas al sol y compruebo que se marchitan antes de que concluya la primavera. Eso de tirar al muñeco de trapo hacia el cielo es más viejo que Goya, pero el genio le ponía quitasoles y parecía otra cosa. Si uno coge la fotografía de Belarra, Montero y la clá que las acompañaban y la coloca al lado de la Familia Real, parece algo similar a la antigua fotografía junto a su negativo. Los republiketas se han ahogado en su propia historia, son un martirio para quienes no están ideologizados ni viven de dar la plasta a los demás con los derechos dinásticos... Si ya sabemos que nadie es más que nadie y no tiene sentido lo de los privilegios de cuna. Pero en España se ha demostrado que no es posible un sistema político mínimamente útil para sus ciudadanos si no está basado en la realeza y los condicionantes que conlleva.

Los republiketas se quemaron en la Primera República, que duró lo que un mal embarazo con cuatro gobiernos, a cual más espasmódico. Resalto de esta etapa la figura de Pi i Margall, tan torpe como Zapatero y casi tan perverso como Sánchez. Lo bueno es que duró un verano, pues España se dio cuenta que era imposible ser ladrón y policía a la vez. Luego vino la Segunda y sus mitos... Todavía hoy existen quienes viven de su legado, sin darse cuenta de que fue el preludio de la guerra más cruel que nunca tuvo este país. Los Azaña, Prieto, Caballero o Negrín entran de lleno en la página ominosa de la Historia por unas razones u otras. No digo yo que los Gil Robles, Lerroux, Franco o Sanjurjo se libren... Fueron tan malos o peores que los primeros... Pero lo que no puede defenderse es un régimen que abrió en canal la sociedad española y la enfrentó como nunca. Por eso me da tristeza y melancolía cuando escucho a quienes todavía reivindican lo peor de nuestro pasado.

Ayer, sin embargo, vimos a dos hijas emocionadas con su padre y unos padres, temblando ante la viveza de sus hijas. La monarquía, en el fondo, sigue el reloj del tiempo y la naturaleza, donde unas generaciones suceden a otras. Leticia fue inteligentísima y, por supuesto, Felipe. Sólo es defendible una institución como la monarquía si es útil para la sociedad que sirve. Por eso, a Juan Carlos se le pasó el arroz, aunque pudiera parecer injusto en el global de su reinado. Uno mira la Historia de este gran país y hubo reyes de todo tipo, pero colige que si hubo períodos de riqueza y prosperidad fueron con grandes monarcas. Las épocas de enfrentamientos, vilezas, condados o cantones condujeron a la futilidad de enfrentar a vecinos, unos contra otros. Más o menos como el procés. Por eso, somos monárquicos y apoyamos a Leonor. Y, por supuesto, a Felipe. Como diría nuestro paisano Mota. No te digo que me lo superes, iguálamelo. Larga vida al Rey.

www.latribunadetoledo.es // redacciontoledo@diariolatribuna.com | www.latribunadetalavera.es // redaccion\_tal@diariolatribuna.com

La Tribuna

Editor: Antonio Méndez Pozo

Consejero Delegado: Gregorio Méndez Ordóñez

ctor jefe: Jaime Galán. de sección: Yolanda Lancha *(Fotografia)* y J. Mario Loeches *(Deportes)* cción: Federico Frutos, Marta García, Justo Monroy, David Pérez, Javier Moreno, Óscar Furones, Álvaro de la Paz e Ignacio Martín cción Talavera: Carmen Sánchez Jara, Leticia García, Raquel Jiménez y Lola Morán

Región: Luis J. Gomez, ... Gestión CLM: Maribel López-Vera Director comercial: José Antonio Layos

Director: Francisco José Rodríguez

Director de Comunicación: Raúl Briongos Velasco Director Servicio de Páginas Comunes: Oscar del Hoyo Camarero Directora Logística y Márketing: Marina Blanco Nieto Director Edición y Diseño: Alfonso Alonso Lozano

Avda de Europa, 12 Local 2 • 45003 • Toledo Teléfono 925 28 09 50

ito Legal: TO-1664/1997

Imprime: DBTI, S.L.

Prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32, 1, párrafo segundo, LPI.





### OPINIÓN3

### **EL SEMÁFORO**

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO
AYUDAS A EMPRESARIOS
Quizás han tardado en llegar un
poco más de lo esperado, pero el
equipo de gobierno local ha
cumplido su palabra con aquellos
empresarios que sufrierno las cons

empresarios que sufrieron las consecuencias de la DANA que azotó a la ciudad durante el pasado mes de septiembre. Las subvenciones establecen una cuantía máxima de 1.000 euros por pyme.

# DANIEL MORCILLO CONCEJAL DE EDUCACIÓN Los padres de los alumnos del colegio San Lucas y María del Casco Histórico luchan porque sus hijos puedan continuar la educación

secundaria en el IES Sefarad, el único instituto del Casco con esta categoría educativa. Daniel Morcillo considera «justas» sus reivindicaciones y se compromete a velar por sus intereses.

PSOE Y PP
NEGOCIACIONES DEL ESTATUTO
Durante meses PSOE y PP llevan
negociando la reforma del
Estatuto de Castilla-La Mancha y
parece que el proceso marcha a

parece que el proceso marcha a buen ritmo. Aparte de iniciativas de consultas a los colectivos o del cruce de pullas habitual, lo importante es que todo pinta más o menos bien y se barrunta que habrá consenso. FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
Diez años lleva Felipe VI al frente de
la Corona y no ha sido una década
fácil. Le ha tocado el referéndum
ilegal en Cataluña, una pandemia, un
volcán en erupción, muchas rondas de
contactos para que se forme gobierno... Ante tanta
incertidumbre se agradece cómo ha desempeñado
su labor institucional.

# Los diez años de Felipe VI; servicio, compromiso y deber

### **EDITORIAL**

El monarca aporta serenidad y equilibrio a un país marcado por la polarización

Felipe VI reafirmó ayer su compromiso con la Constitución y con el servicio a los españoles en el décimo aniversario de su proclamación como rey. "Una monarquía renovada para un tiempo nuevo", aquella frase de su discurso ante las Cortes de hace una década se ha convertido en el leit-motiv de un reinado distinguido por su deber con España y fundamentado en el respeto a la Carta Magna. El monarca, que ha vivido momentos complejos en estos diez años, como el desafío independentista catalán, los 254 días en los que el país tuvo un Gobierno en funciones en 2019 o la pandemia de Covid-19, se ha erigido en el garante de la unidad de un país diverso, con una ejemplaridad y una cercanía que le encumbran como jefe del Estado y sitúan a la monarquía como una de las instituciones más valoradas por los ciudadanos.

En una jornada emotiva, donde sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quisieron dar a los reyes su particular sorpresa agradeciéndoles, en un discurso inesperado, haberles inculcado los valores de la Corona, su valor y su propósito de estar a disposición de los españoles, Felipe VI hizo hincapié en el lema elegido para el emblema del aniversario; 'Servicio, compromiso y deber'. Tras la imposición de las condecoraciones a la Orden del Mérito Civil, el monarca destacó que esas tres palabras han sido los

pilares de su desempeño. El servicio, como el propio Felipe VI indicó en su impecable alocución, por ser inherente y "parte medular" del propósito de la Corona; el compromiso, como "obligación asumida" con la Constitución y con los valores en los que se basa la convivencia democrática y los principios éticos universales: y el deber, basado en la voluntad de actuar siempre del modo más correcto, cumpliendo las obligaciones de manera "íntegra y ejemplar". Estos tres elementos, prosiguió don Felipe, son inseparables, actúan en equilibrio y se refuerzan entre sí para el ejercicio de sus responsabilidades. El rey no se quiso olvidar de doña Leticia, a la que agradeció su apoyo a lo largo de estos años, ni tampoco de sus hijas que, con espíritu crítico y ganas de aprender, comparten las inquietudes de su genera-

A lo largo de esta década, Felipe VI ha abanderado la regeneración de la monarquía española, convirtiéndose en un soplo de aire fresco de modernidad, consolidándose durante estos años en el mejor embajador de la marca España y en un inmejorable jefe del Estado, que demuestra cada día estar al servicio de todos y cada uno de los españoles, con un reinado caracterizado por la moderación, aportando serenidad y equilibrio a un país marcado por la polarización.

### La agricultura tras las elecciones al Parlamento Europeo

Mientras escribía esta columna llegaban las últimas noticias sobre el primer encuentro de los Jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo para decidir quiénes dirigirán las instituciones europeas en la nueva legislatura, tras las elecciones del 9 de junio.

Como era previsible no alcanzaron pacto alguno, puesto que será necesario lograr equilibrios políticos - y geográficos- que, por el momento, lideran las tres principales familias políticas europeas: populares, socialistas y liberales, haciendo valer el poder político que han conseguido con el resultado electoral. Los populares defienden la candidatura de Ursula Von der Leyen a la presidencia de la Comisión Europea, así como la presidencia del Parlamento para Roberta Metsola. Los socialdemócratas a António Costa como presidente del Consejo Europeo que renueva en diciembre y el grupo de los liberales a Kaja Kallas como Alto Representante para la Política Exterior de

El Consejo se volverá a reunir los

ENTRE ENCINAS PILAR GIL ADRADOS



días 27 y 28 de junio para acordar a quién propone para presidir el ejecutivo europeo. Tendrá que tener en cuenta qué grupo político tiene mayor representación, ya que su candidato deberá ser avalado con mayoría absoluta por el Parlamento Europeo que se constituirá el 16 de julio, tras comunicar los partidos nacionales que han obtenido escaños a qué grupo se adscriben. Después comenzará la elección de los comisarios, uno por cada Estado, que tendrán que ser ratificados, previa audiencia, por el Parlamento y a los que el titular de la presidencia de la Comisión repartirá las carteras correspondientes.

Por el momento, no se conoce con detalle el futuro previsible de las políticas europeas- tampoco sobre la agraria que ha alcanzado un grado de integración europea prácticamente pleno-, puesto que la composición del Parlamento Europeo condiciona los juegos de poder para alcanzar las instituciones y para dirigir la acción política de la UE. Aunque, cabría deducir que influirán en la agenda legislativa las protestas generalizadas, durante la campaña electoral, de los agricultores contra lo que consideran rigurosas y burocráticas normas ambientales del Pacto Verde e injustos acuerdos comerciales con terceros países, a la par que reclaman una mejor compensación por proteger el medio ambiente y la biodiversidad.

Coinciden los analistas políticos en que los partidos de los grupos mayoritarios de la Eurocámara han logrado capitalizar, su apoyo a la agricultura durante la campaña, con más éxito que el resto de las formaciones que, incluso, han perdido eurodiputados que estaban en la Comisión de Agricultura del Parlamento. De hecho, en varios países. como Italia, Alemania, Francia, Polonia v Países Bajos, los partidos nacionales que se integran en el partido popular europeo han cosechado más votos en las zonas rurales que en las urbanas.

Sin duda, un cambio notable respecto a las elecciones de 2019 que dieron mayor apoyo, a costa del centro derecha y del centro izquierda, a partidos de los extremos del espectro político y a los partidos cuya seña de identidad es el medio ambiente y la prevención y mitigación del cambio climático.

### ¡Mi Toledo alé!



ME LA JUEGO ANA NODAL

o hay nada tan bonito como ver vibrar a tu ciudad por una ilusión común. Que se olviden las ideologías, que se dejen a un lado el escepticismo y las cuitas cotidianas para rugir al ritmo de un solo grito: Toledo. Sí, nuestro equipo nos ha proporcionado esa seña de identidad que va más allá del barrio y del pueblo de cada uno, para mantener un sueño que no significar llegar a la máxima categoría, pero simboliza el poder del grupo, el empuje de una afición en perfecta comunión con los suyos. Es futbol, sí. Pero también es la vida.

Son muchos los que desprecian al deporte rey, pero no saben cuántos sentimientos se esconden en un partido, cuánta pasión y qué derroche de valores como el esfuerzo, la solidaridad y el sacrificio puede emerger de esos 90 minutos de lucha. Que luchar, por cierto, también forma parte de la vida. Ahora, todos nos vestimos de verde, nos acercamos al Salto del Caballo y queremos que nuestra ciudad se venga arriba, aunque sea de manera efímera, en esa emoción que supone mejorar, llegar más alto, superarnos. Y mirar con orgullo el escudo de Toledo.

Cuando escribo estas líneas, ese afán por ver a nuestro equipo ha llevado a que el estadio se quede pequeño, a que se coloquen gradas supletorias, a que niños y adultos quieran asistir a un momento que no conllevará una Champions para nuestra vieja Ciudad Imperial, no. Ni falta que nos hace, que nos basta con sumar victorias pasito a pasito, triunfos sacrificados que no conllevan cantidades millonarias para nuestros jugadores, pero sí anhelos de gloria para miles de aficionados que se identifican con un equipo modesto. Pero suvo

Hace tiempo que vengo reivindicando que Toledo debe unirse por un ideal común. Días atrás, las fiestas del Corpus han supuesto el despegue de una alegría desbordante, que muchos ni siquiera sabían que latía en nuestros corazones. Ahora, es el fútbol el que cohesiona a las gentes de esta Peñascosa Pesadumbre, que diría Cervantes. Y estoy feliz por ello.

A quienes no compartan esos ideales que clamarán miles de gargantas este domingo en el Salto del Caballo hay que pedirles respeto. Porque detrás de cada uno de los que viste la camiseta verde, e incluso, se cuelga al cuello una bufanda en pleno verano, se esconde el alma de un toledano cuya única bandera es la pasión.

Espero que el domingo el Toledo ascienda. En cualquier caso, la afición será un ejemplo para quienes nos hemos contagiado de ese amor incondicional a un equipo que no será el mejor del mundo, qué más da, pero que es nuestro. La sensación de unidad, de apego, de amor a una ciudad y a unos colores quedará intacta cuando acabe ese partido. Eso ya es indudable. Deseo a mis paisanos que vibren con ese sueño porque, eso supone, al fin y al cabo, celebrar la vida. Y, como dice mi querido amigo Resu, ¡mi Toledo alé!

MUNICIPAL | JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

## El Ayuntamiento saca a la luz la convocatoria de ayudas a la DANA ocurrida hace nueve meses

Se destinarán subvenciones a las pymes de hasta diez trabajadores afectadas por los destrozos. La ayuda variará en función de los daños y se establece una cuantía máxima de 1.000 euros

M.G. / TOLEDO

El equipo de Gobierno municipal cumple «otro de sus compromisos» adquirido hace meses para avudar a las empresas tras el desastre que causó la DANA del 3 de septiembre. El portavoz del Ayuntamiento, Juan José Alcalde, avanzó ayer que la Junta de Gobierno Local, celebrada esta semana, ha aprobado la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a establecimientos mercantiles, industriales o de servicios de la ciudad afectados por los daños ocasionados por las lluvias torrenciales ocasionadas en aquella fecha.

El montante a repartir será de 150.000 euros y las subvenciones se dirigirán a pymes de hasta diez trabajadores, a condición de que acrediten que sus locales o bienes sufrieron daños.

El retraso de las ayudas por la DANA ha sido motivo de crítica política en los últimos días, que se suman a las que realizó la Federación Empresarial Toledana (FEDETO) en noviembre porque no llegaban a pesar de que el informe de daños solicitado a la federación en su momento se entregó cuatro días después de lo ocurrido.

Hace una semana, también la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, afeó que el bipartito se olvidase de estas subvenciones prometidas por el alcalde a los empresarios afectados porque el Ayuntamiento había tenido diez meses para ponerlas en práctica y seguía sin hacerlo. Además, también aprovechó para criticar que el montante de la subvención era insuficiente y PP y Vox habían dejado pasar la oportunidad de incrementar esos fondos al votar en contra de una alegación del PSOE al presupuesto para incrementar la partida en 80.000 euros

En relación a la convocatoria que se publicará como corresponde en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el Ayuntamiento establece una serie de requisitos, como estar en situación de alta en el censo de obligados tributarios de la Agencia Tributaria y ante la Tesorería de la Seguridad Social; disponer de licencia, comunicación previa o declaración responsable y estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social y no tener deudas con el



El Polígono industrial se llevó la peor parte de los efectos de la DANA. / D. PÉREZ

Ayuntamiento.

El importe de la ayuda variará según los daños ocasionados por la DANA debidamente acreditados, pero se establece un máximo de ayuda de 1.000 euros por beneficiario. El modelo de solicitud se encuentra disponible ya en la web municipal. Además, la convocatoria marca un plazo de presentación de solicitudes de diez días hábiles que comenzarán a contar al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en la web del Ayuntamiento de Toledo.



El portavoz del Ayuntamiento, Juan José Alcalde. / LT

# La carpa de la Peraleda cumplirá con «los decibelios permitidos»

Alcalde asegura que contará con controles de ruido. Apunta que la carpa estará cerrada por tres de sus cuatro lados, una medida que también ayuda

M.G. / TOLEDO

El portavoz municipal dio a conocer ayer que se instalará una terraza en La Peraleda en terreno municipal. La Junta de Gobierno Local ha autorizado esta semana el procedimiento de concurrencia competitiva para el uso y explotación del espacio en el que se montará una carpa de 1.707 metros cuadrados de perímetro, por un importe de 22.500 euros.

La Tribuna avanzó este proyecto que contará con los pertinentes controles de ruidos para cumplir con la normativa y evitar molestias a los vecinos. En este caso, Juan José Alcalde, aseguró que la carpa estará cerrada por tres de sus cuatro lados, con lo que de partida se limita el sonido, pero también contará con controles para cumplir «con los decibelios permitidos».

El Ayuntamiento ha decidido responder a las demandas de ocio

de los jóvenes y licitar una segunda terraza en la Peraleda en suelo municipal ante la compleja situación urbanística que se mantiene en La Peraleda por los terrenos cedidos para el cuartel de la Guardia Civil, que a su vez podrían volver a pasar a manos municipales si se autoriza su reversión ante la imposibilidad de construir la comandancia. En este caso, esta segunda terraza dispondrá de un periodo de explotación de seis meses.

### MÁS ASUNTOS

# Los pliegos de la asistencia técnica para la redacción del POM se corregirán antes de volver a licitar el contrato

La falta de licitadores en el contrato ligado a la asistencia técnica para la futura redacción del Plan de Ordenación Municipal no obedece a un problema de presupuesto. La licitación ha quedado desierta y el portavoz del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, entiende que el problema puede deberse a la falta de concreción de los pliegos de condiciones.

En este caso, se solicitan abundantes documentos, como el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que ya están elaborados, pero quizá ha quedado confuso en los pliegos, con lo que los técnicos retocarán la documentación antes de que vuelva a salir de nuevo a licitación. Así lo señaló ayer Alcalde tras la conversación previa que mantuvo con la jefa del área de Urbanismo tras conocer que el contrato había quedado desierto. La licitación volverá a salir con un presupuesto total de 99.200 euros.

### Adjudicadas las becas de la Escuela Municipal de Idiomas

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la adjudicación de becas a los alumnos de la Escuela Municipal de Idiomas matriculados en el curso 2023-2024, por un importe de 7.500 euros. El portavoz del Ayuntamiento, Juan José Alcalde, destacó ayer que el equipo de Gobierno ha cumplido con una demanda histórica de años y ha incrementado las becas en un 69% en relación a años anteriores.

### Aprobada la programación del Festival de Jazz

El Ayuntamiento de Toledo continuará celebrando el Festival Internacional de Jazz, que presenta su vigésimo séptima edición, que se realizará del 4 al 8 de septiembre. Además, también la Junta de Gobierno Local ha aprobado el programa de actividades 'Toledo entiendo'

JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024 **La Tribuna** 

Podríamos haberte traído los gigantes y cabezudos de las fiestas,

pero de nuestros pueblos preferimos traerte una banca humana y cercana



DESCUBRE LA HISTORIA COMPLETA:





La banca que tú quieres

6TOLEDO

La Tribuna JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024

### IGUALDAD | SEMANA DEL ORGULLO LGTBI+

REDACCIÓN / TOLEDO

o ha empezado aún la Semana del Orgullo ni los actos previos que se celebran por esta ocasión y la polémica ya ha echado a andar en la ciudad de Toledo. A sabiendas que este año la bandera LGTBI+ no iba a ondear en la balconada del Ayuntamiento por segundo año consecutivo, tal y como señaló la vicealcaldesa Inés Cañizares, la bandera que representa al colectivo ha sido colgada en otro sitio. En este caso se trata de un ventanal. El de la Posada de la Hermandad, un Bien de Interés Cultural que entre otras funcionalidades da espacio a las sedes de los grupos municipales de la oposición -PSOE e IU-, además de a una parte del Grupo Municipal Vox.

El caso es que la bandera -colocada por integrantes del Grupo Municipal Socialista- entre yugos y un escudo del Águila de San Juan duró más bien poco. Los propios autores de la colocación de la bandera, es decir, los socialistas, tiraron de ironía en sus redes sociales para recalcar que habían retirado la divisa utilizando el hastag Toledo Entiende, tal y como se promocionan las actividades municipales para la Semana del Orgullo.

Sea como fuere, este movimiento en la ventana de la Posada de la Hermandad no ha tenido que ver ni con Policía Local ni con el equipo de gobierno, sino que ha sido cosa de la misma propiedad del inmueble, quien se ha querido desmarcar de cualquier acto político entre sus instalaciones.

Donde sí permanece la bandera LGTB+ y sin atisbos de que vaya a ser retirada es en la sede de CCOO Toledo. Allí fue colocada en la mañana de ayer, no sólo por los representantes del sindicato, sino también por los del Grupo Municipal Socialista, IU-Podemos o Bolo Bolo LGTBI, entre otros.

Precisamente, el presidente de esta asociación, Ricardo Vicente, pidió al consistorio local que rectifique y coloque la divisa arcoíris en la balconada del Ayuntamiento recordando que sí representa a todos,



La Posada de la Hermanda acogió durante unas horas la divisa colocada por el Grupo Municipal Socialista. / DAVID PÉREZ

## LA BANDERA LGTBI+ CAMBIA DE BALCÓN

Los días previos a la celebración del Orgullo ya han traído polémica.

El PSOE colocó la bandera del colectivo en su sede de la

Posada de la Hermandad y fue retirada pocas horas después



CCOO colocó la bandera en su sede. / DAVID PÉREZ

«también a los heterosexuales». Al respecto, el edil de IU Txema Fernández cree que esa bandera no se pone por una cuestión ideológica, ya que afirmó que «banderas de otras causas se ponen sin problema, como la del 28 de abril, por las víctimas de accidentes laborales» y señala que «Vox ha tomado el timón del Ayuntamiento y el PP parece que se siente cómodo».

Noelia de la Cruz, como portavoz del PSOE, explicó que su grupo se suma a estos actos «porque es importante la visibilización cuando Toledo es noticia del panorama nacional porque PP-Vox se niegan a colocar la bandera». Y es que esta

### RESPUESTA AUTONÓMICA

### La Junta no ve «por desgracia» ninguna novedad en que PP y Vox no muestren la bandera LGTBI

«Por desgracia es menos novedad que un ayuntamiento gobernado por PP y Vox no quiera colgar la bandera que defienda la igualdad». Así respondió la consejera Portavoz de la Junta de Comunidades, Esther Padilla, a preguntas de los medios sobre el rechazo a poner en el balcón del consistorio la bandera arcoiris.

Padilla acusó al «matrimonio de conveniencia» de vender como «avances» situaciones de retrocesos del colectivo LGTBI: «Un año en el que se han eliminado las concejalías de Juventud, leyes de memoria histórica, censura en la cultura, subidas de impuestos y no han puesto una bandera que representa a la igualdad», dijo. La portavoz del Gobierno autonómico no ve que hayan llegado para «dar un cambio a mejor, sino todo lo contrario».

misma semana los hechos que denunciaba De la Cruz se emitieron en televisiones nacionales, donde Carlos Velázquez e Inés Cañizares como representantes del bipartito se llevaron las críticas de los programas en cuestión.

Por último, desde CCOO Toledo Maite García Cabañas, secretaria de Organización y Mujer, ha explicado que «las discriminaciones, los ataques y los discursos lgtbifóbicos siguen estando a la orden del día, por lo que días como el 28 de junio siguen siendo necesarios para visibilizar todas esas discriminaciones y para seguir luchando en derechos para personas del colectivo».

# La manifestación en favor del colectivo LGTBI recorrerá el centro de la ciudad este sábado

LA TRIBUNA / TOLEDO

La Junta de Gobierno Local ha aprobado en su sesión ordinaria celebrada este martes, la programación de actividades de la Semana Cultural Toledo Entiende que se celebrará entre el 21 y el 28 de junio y que incluye conciertos, charlas y mesas informativas.

El Toledo Entiende FEST, abrirá la programación con la actuación de los artistas Drag Sergiola, Dral Libula y Sugar Nelly. Tendrá lugar este viernes 21 de junio, a partir de las 22:00 horas en la plaza del Ayuntamiento. El sábado 22 de junio, a las 20:00 horas se celebrará la manifestación por los derechos del colectivo LGTBI. Partirá desde la plaza de Zocodover, continuará por la calle Comercio, Hombre de Palo, Arco de Palacio y finalizará en la plaza del Ayuntamiento con la lectura del manifiesto, y la entrega de premios Javier Fernández. Acto seguido, en la plaza del Ayuntamiento comenzará la Fiesta Over The Rainbow con la actuación de las drags y cantantes Imperio Reina, Libertad Montero y el grupo toledano Dársena 31.

Ya el domingo 23, desde las 19:00



Imagen de la manifestación del Orgullo del pasado año. / LA TRIBUNA

horas, el paseo de Merchán acogerá el Día de las Familias, con actividades para todas las edades.

La programación de la Semana Cultural Toledo Entiende 2024 continuará el lunes 24 con las charlas Eduquemos en diversidad a cargo de Cristina Karem y Asexualidad que impartirá Leticia Rey. Serán a las 20:00 horas en Barten Bar.

Además, el martes 25 de junio se celebrará el Día de la Salud con la instalación de una mesa informativa sobre VIH y enfermedades de transmisión sexual en la plaza del Salvador. Además, desde las 16:00 horas, se ofrecerán pruebas gratuitas y anónimas de VIH con cita previa en la sede de Bolo-Bolo.

El Toledo Entiende 2024 finalizará el viernes 28, Día Internacional del Orgullo LGTBI, con el pregón de Darg Sergiola en la plaza de Zocodover.

JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024 **La Tribuna** 

MUNICIPAL | SEGURIDAD

### El PSOE denuncia que con Velázquez, Policía Local ha perdido seis agentes

Las políticas municipales, ha criticado Carlos Vega, están llevando a un aumento del número de delitos en la ciudad, ante el que el Ayuntamiento no da respuestas

J. MONROY / TOLEDO

El Grupo Municipal Socialista ha criticado las políticas del equipo de Gobierno de Carlos Velázquez, que a su juicio son causa del aumento de la delincuencia en la ciudad, constatado por el Ministerio del Interior. Unas políticas que han llevado a que la Policía Local tenga cinco coches patrulla menos, y que además no hayan llegado los seis agentes que deberían haber ingresado en el cuerpo durante los dos últimos años.

Los datos están ahí, apuntó Vega. Durante el último semestre del pasado año y el primer trimestre de este, los robos con fuerza en domicilios y establecimientos han aumentado un 33 por ciento, los hurtos un 43, los robos de vehículos un 50 y los delitos contra la libertad sexual un 25 por ciento. Además, la ciudad «está sufriendo una pandemia de carteristas». Todo ello está provocando la intranquilidad de vecinos y comerciantes, como los de Santa Teresa, que demandan seguridad.

Ante esta circunstancia, apuntó Vega, es imprescindible la colaboración entre la Policía Nacional y Policía Local. La primera ha aumentado el número de agentes. Pero el Ayuntamiento sin embargo, criticó el edil, está tomando decisiones que favorecen este incremento de la criminalidad. El socialista recordó, por ejemplo, el fallo administrativo que ha hecho perder cinco coches patrulla que estaban en renting.

Pero sobre todo, Vega incidió en que el incumplimiento por parte del Ayuntamiento del II Plan de Modernización de la Policía Local, firmado por Milagros Tolón, y que está todavía vigente. Porque aquel Plan recogía el incremento anual de tres agentes en plantilla y la construcción de un nuevo cuartel. Desde su firma se tenían que haber



El socialista Carlos Vega. / YOLANDA LANCHA

sumado seis agentes más. Pero continúan los 130 que había en ese momento para los toledanos y los cuatro millones y medio de visitantes al año, además de múltiples actos públicos. Vega ha criticado, por lo tanto, la actuación de Velázquez y de su vicealcaldesa, Inés Cañizares y duda que hagan el próximo año este aumento de agentes.

RESPUESTA A VELASCO. El Grupo Municipal Socialista todavía sigue esperando los expedientes municipales de la fiesta ITI en la Peraleda del 21 de marzo. A su juicio, el Ayuntamiento allí trabajó sin planificación y dejando todo al azar y puso en peligro a 3.000 jóvenes. Quiere el PSOE saber quién solicitó la fiesta, quién la autorizó, su plan de seguridad, su plan de movilidad, los informes favorables de medio ambiente y de policía, así como los par-

tes de trabajo.

Ha contestado así el socialista Carlos Vega a José Manuel Velasco, quien recientemente ha afirmado que el Gobierno municipal «está trabajando con planificación v sin dejar nada a la improvisación y al azar», no tiene oposición y que el PSOE está dividido. Vega recordó que este es «el concejal que más cobra de todo el Ayuntamiento y menos está aquí en la ciudad», al cobrar como diputado el doble que cualquier edil y también cobra del Ayuntamiento. Le ha respondido que «el PSOE no está roto, ni dividido, como a él le gustaría, sino que seguimos con muchas ganas y trabajando por la ciudad», no como él que, «llega a Toledo de vez en cuando y nos cuenta algún tema nacional, como la amnistía, y habría que ver si a los toledanos les interesa

**MUNICIPAL** | MOCIONES AL PLENO

### IU solicita la adhesión de Toledo a la Red de Ciudades que Caminan

Txema Fernández, portavoz del grupo, propone que Toledo ponga «a los peatones por delante de otros transportes»

M.G./ TOLEDO

Izquierda Unida-Podemos ya tiene lista su moción al Pleno de la próxima semana, una propuesta orientada a conseguir una ciudad «más amable». Por tanto, solicita al Ayuntamiento que ponga en marcha los correspondientes trámites para que Toledo se adhiera a la Red de Ciudades que Caminan, cuyo objetivo es «poner a las personas, a los peatones por delante de cualquier otro modo de transporte».

El portavoz del grupo, Txema Fernández, ve muchas ventajas en esta iniciativa que ofrece la oportunidad de diseñar una ciudad «más amable, sostenible, solidaria e inclusiva», y ayuda a fortalecer los movimientos entre barrios buscando más espacios peatonales y rebajar el uso del tráfico rodado.

siempre que se ofrezca un sistema de transporte «eficaz».

Toledo no sería la primera ciudad de la región en sumarse a esta red que tiene asociadas ya 82 núcleos urbanos, puesto que en la región ya hay ejemplos en Ciudad Real, Hellín, Alcázar de San Juan o Seseña, que se vinculó en 2019.

Fernández avanzó la oportunidad de instaurar 'Metrominuto', un mapa que emula a los del metro y establece las distancias en metros y el tiempo que se tarda en recorrer los diferentes puntos de la ciudad, remarcando los servicios públicos, los centros de salud, las plazas y otros lugares de interés. Además, ve imprescindible invitar al bipartito a materializar la pasarela desde la plaza de Grecia, aprobada en el pasado Pleno, que conectaría a pie prácticamente todos los barrios.

### **URBANISMO**

# Fernández apuesta por una ciudad «más compacta» en el futuro planeamiento

El portavoz de IU-Podemos recuerda que Toledo ya tiene un Plan de Ordenación Municipal «con 3.600 viviendas vacías»

M.G. / TOLEDO

Izquierda Unida-Podemos tiene claro el futuro diseño de Toledo y tiende la mano al Gobierno municipal para dibujar una ciudad «más compacta», con menos vehículos y que promueva «espacios más compactos».

El portavoz del grupo, Txema Fernández, recordó que el Ayuntamiento se encuentra en pleno proceso para diseñar el futuro planeamiento de la ciudad, pero la licitación de la asistencia técnica para la redacción del POM ha quedado desierta

Fernández cree que es necesaria una profunda reflexión para determinar el futuro de Toledo y no olvida que actualmente ya hay un Plan de Ordenación Municipal de 3.600 viviendas vacías, una circunstancia que debe tomarse como base a la hora de plantearse la planificación, que debe mirar con atención a la cohesión territorial, a la seguridad vial y a la sostenibilidad.



8TOLEDO La Tribuna Jueves 20 de Junio de 2024

### MEDIO AMBIENTE | ANIVERSARIO DE LA PROHIBICIÓN DEL BAÑO EN EL RÍO TAJO







Bañistas en la playa de Safont. / EDUARDO SÁNCHEZ BUTRAGUEÑO (TOLEDO OLVIDADO)

# LA PROHIBICIÓN DEL BAÑO EN EL TAJO YA DURA 52AÑOS

### La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo recuerda la triste efemérides y asegura que «nada ni nadie puede justificar la bondad de los trasvases» ni la contaminación que sufre

LA TRIBUNA / TOLEDO

a Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo remitió una nota conmemorativa sobre el aniversario de la prohibición del baño en el Tajo, una efemérides que recuerda la vigencia de un problema, el de la contaminación del río, que se prolonga en el tiempo y castiga la imagen de la ciudad. La institución recordó

«Se cumplieron 52 años de prohibición del baño en el Tajo en toda la provincia de Toledo. Tanto la prohibición como la contaminación que la justifica y la toma de medidas para hacer efectiva la prohibición siguen vigentes y es

responsabilidad de los ayuntamientos de la provincia velar por su cumplimiento. Entre esas medidas de obligado cumplimiento para los ayuntamientos está la de colocar cartelería en los puntos susceptibles de baño y sus accesos advirtiendo de la prohibición así como de la razón de ésta.

Sin embargo, en Toledo no existe ninguna advertencia en tal sentido, a pesar de que por distintos medios la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo ha planteado la situación reiteradamente.

Ante la llegada de un nuevo equipo de Gobierno municipal que incorpora una Concejalía para los asuntos relativos al Tajo, la Plataforma ha remitido una carta al alcalde Carlos Velázquez instándole

a cumplir con lo establecido en la orden de prohibición del baño de 19 de junio de 1972.

Ante esta desgraciada conmemoración, la Plataforma recuerda a toda la ciudadanía que el primer agravio al Tajo vino de la mano de la contaminación procedente del desarrollo de Madrid y su área metropolitana en continua expansión y después agravada por la entrada en funcionamiento del Acueducto Tajo-Segura que le resta al Tajo cinco de cada seis litros de caudal, haciendo la contaminación más concentrada tras el encuentro con su afluente Jarama en Aranjuez.

Ante este panorama, la Plataforma considera que nadie ni nada puede justificar la bondad de los trasvases, ni que la pérdida del Tajo como tal río y convertido en una cloaca a cielo abierto sea el precio a pagar por el desarrollo de Madrid, porque desnudar a un santo para vestir a otro no es sino un acto injusto, colonial y usurpador con el que burlar a la ciudadanía agraviada. Flaco favor nos hacemos los ribereños del Tajo consintiendo que nuestros gobernantes, a los que hemos confiado la gestión de lo público y colectivo, tomen posiciones de equidistancia o justificación ante la contaminación o los trasvases, y pretendan que las soluciones vengan por otras vías en las que ellos mismos delegan en instancias ajenas o superiores haciendo dejación de sus funciones y encomiendas. 52 años de martirio a un río al que debemos nuestro pasado».



**MILAGROS TOLÓN** DELEGADA DEL GOBIERNO

### «Le pido a **Carlos** Velázquez que sea valiente por el Tajo»

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, pide a Carlos Velázguez que sea «valiente» y diga 'no' al trasvase Tajo-Segura. «No lo dije solamente en Toledo y en Castilla-La Mancha, lo dije en Murcia: hay que ser valiente y defender los intereses de los ciudadanos». Tolón asegura que la región «ha sido solidaria con el agua para otras comunidades», pero toca mirar «para nuestro medio ambiente».



**ESTHER PADILLA** CONSEJERA PORTAVOZ

### «Nos sorprende que no se cumpla en **Madrid con la** depuración»

La consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, pidió «encarecidamente» al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y al líder del PP en la región, Paco Núñez, que hablen con la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que «depure las aguas de los vertidos del Jarama»: «Nos sorprende que no se cumpla en Madrid con la depuración», replicó la portavoz del Ejecutivo.

#### **JUAN JOSÉ ALCALDE** PORTAVOZ DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

### **«El Ayuntamiento** en el río hace lo que puede con la legislación, no hay competencias»



El portavoz del Ayuntamiento, Juan José Alcalde, agradece el trabajo y el esfuerzo de la Cátedra del Tajo-UCLM en su reciente estudio sobre el origen de las espumas del Tajo. Si bien, tiene claro que la solución no la puede poner el Ayuntamiento porque no tiene competencias «y hace lo que puede con la legislación» que hay actualmente. Además, remarcó que el equipo de Gobierno sigue trabajando para mejorar la salud del río cerrando puntos de vertido ilegal, evitando así sanciones por parte de la CHT. «El río tiene que tener el mayor caudal y estar lo más limpio posible», subrayó y culpó al PSOE en relación al trasvase.

#### **TXEMA FERNÁNDEZ** CONCEJAL DE IU-PODEMOS

### «El equipo de gobierno no se atreve a decir nada a Ayuso sobre los vertidos de Madrid»



El portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, considera muy válido el estudio de la Cátedra del Tajo sobre las espumas del Tajo, procedentes de la mala calidad de las agua del Jarama. Sin embargo, tiene claro «que el Ayuntamiento de Toledo no se atreverá a decirle nada a Isabel Díaz Ayuso sobre los vertidos de Madrid». Además, Fernández se mostró muy crítico con PP y Vox «por su apoyo al trasvase» a pesar de que los daños que está produciendo a un río en estado agónico.

### **CASTILLA-LA MANCHA**

La Tribuna JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024 **PAGE FELICITA AL REY** 

El presidente de la Junta felicitó al rey de España, Felipe VI, a través de un mensaje en la red social X por su décimo aniversario al frente de la Corona. Luego en los comentarios se llevó alguna crítica por haber 'tuteado' a Felipe VI.

FINANCIACIÓN | REIVINDICACIONES DE CATALUÑA

# Page avisa a Montero: «La singularidad no va a colar»

Recalca que Castilla-La Mancha no quiere «caridad» ni las «sobras» y que es de las pocas regiones que puede demostrar que se ha visto perjudicada por el sistema de financiación

E.P. / PUERTOLLANO

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, reivindicó ayer desde Puertollano que la esencia de la izquierda está en que la política fiscal tiene que ser progresiva y pagar más el que más tiene. Por eso avisa de que el argumento de la singularidad a la hora de hablar de financiación autonómica «no va a colar». El término de singularidad lo empleó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para hablar de un sistema de financiación específico para Cataluña, pero Page no traga. «Lo único singular que pasa en la política española hoy, lo único es el chantaje permanente de quien quiere más y defender su egoísmo», recriminó.

El presidente castellanomanchego argumenta que no quiere «caridad» ni «las sobras» porque «nadie las merece». «Entre todos podremos vencer el egoísmo que, finalmente no sólo disuelve los países, disuelve las sociedades», augura el presidente regional, quien abunda en que «quien paga los impuestos son las empresas y las personas», los paga la gente «y, por supuesto, defenderé siempre que pague quien más tiene».

Page insiste en que «clama al cielo» tener que estar «todo el día resumiendo la ideología en pelas o
ahora en euros». Al respecto, añade
que Castilla-La Mancha ha pasado
diez años «aguantando los retrasos
incomprensibles a la financiación
autonómica» cuando esta región
puede «demostrar objetivamente»
—algo que «otras no», puntualizó—,
y «sin discusión de ningún tipo»
que «somos perjudicadas del modelo de financiación y, por tanto,
estamos más que legitimados para
hablar de esto».

Avanzó que a esta región «no nos van a engañar con la frivolidad en la singularidad. Singulares somos todos. Casi diría que los 47 millones de españoles». Asimismo manifestó que «los intereses de este país y de la gente de este país van por delante».

«Que no intenten jugar con el lenguaje», recalcó Emiliano García-Page, asegurando que en cuanto a necesidades «no hay singularidad» y «todos necesitamos lo mis-



Emiliano García-Page hizo esta advertencia en la primera piedra del polígono 'La Nava' de Puertollano./ JCCM

### EL DATO

LA MINISTRA ACOTA UNA FECHA. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó ayer que se celebrará la habitual convocatoria en el mes de julio del Consejo de Política Fiscal y Financiera para «hablar de todo aquello que quieran las comunidades autónomas y el propio Gobierno», además de aprobar los objetivos de estabilidad de cara a los próximos presupuestos. Sobre la mesa está el debate del cambio de modelo de financiación autonómica.

mo y todos tenemos derecho a lo

Page recalcó que «ser independentista no solo es ser muy facha sino que además es de un egoísmo lamentable». El presidente castellanomanchego resume el independentismo en quien quiere tener y mantener privilegios.

# CLM se posiciona entre las 100 zonas prioritarias para innovación

García-Page lo valora como un reconocimiento al trabajo que se está realizando en la región y confía en que permita atraer más empresas

LA TRIBUNA / PUERTOLLANO

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, dio a conocer ayer que la Unión Europea reconocerá a Castilla-La Mancha como una de las 100 zonas prioritarias en Europa para la innovación y la transformación digital.

El presidente autonómico hizo estas declaraciones en el acto de colocación de la primera piedra del Polígono 'La Nava' en Puertollano. Page señaló que esta inclusión entre las cien zonas prioritarias en Europa para innovación y transformación digital es «un reconocimiento al trabajo que se está haciendo, pero es al mismo tiempo una puerta que se nos abre para atraer más empresas».

El presidente autonómico expuso que «hay una nueva economía y que la que no se adapte a este procedimiento, el día de mañana no será productiva y no digamos ya con los cambios tecnológicos y con los cambios que tienen que ver con la inteligencia artificial».

Precisamente esta semana el Gobierno ha licitado una plataforma para aplicación de la inteligencia artificial para el sector hotelero y también se está utilizando ya en la administración y la Sanidad regional.

### DECLARACIONES

J. ALFONSO RUIZ MOLINA CONSEJERO DE HACIENDA



«Nos reservamos la opción de utilizar todos los mecanismos jurídicos y políticos»

**ESTHER PADILLA** CONSEJERA PORTAVOZ



«Las grandes fortunas deben contribuir más, eso es la fiscalidad progresiva, también en las autonomías»

**CAROLINA AGUDO** SECRETARIA GRAL. PP CLM



«Page no va a parar la nueva tropelía que ha hecho Sánchez de conceder una financiación singular a Cataluña»

> PALOMA JIMÉNEZ DIPUTADA DEL PSOE



«Con García-Page ningún castellanomanchego duda que será el que defienda sus intereses» **IICASTILLA-LA MANCHA** La Tribuna Jueves 20 de Junio de 2024

POLÍTICA | NEGOCIACIÓN DEL ESTATUTO

## Núñez anuncia una ronda de consultas sobre el Estatuto

El líder del PP iniciará «de manera inmediata» un programa de reuniones con asociaciones y colectivos con el fin de que «aporten y enriquezcan» esta reforma

EP / LT / TOLEDO

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, anunció aver el inicio «de manera inmediata» de una ronda de consultas con las asociaciones y colectivos de la sociedad civil de la región con el fin de que «aporten y enriquezcan» el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. La reforma del Estatuto lleva sobre la mesa desde hace un año, cuando García-Page la planteó justo el Día de la Región de 2023. Desde entonces ha habido contactos entre los dos partidos principales, PSOE y PP, en los que ha primado la discreción

El PP de Castilla-La Mancha ha trasladado este anuncio de una ronda de contactos a través de un comunicado y un vídeo que grabó ayer por la mañana Paco Núñez en los pasillos de las Cortes y que luego compartió en redes sociales. En dicho mensaje, El líder del PP hizo referencia al consenso que ha liderado en otros asuntos relevantes para la región, que en este caso quiere hacer extensivo al conjunto de los castellanomanchegos, representados por la sociedad civil, ya que esgrime que son ellos los que trabajan por nuestra comunidad autónoma desde «la cercanía y la proximidad a nuestros problemas». «Tienen mucho y bueno que trasladar», incide el presidente de los 'populares' de la región.

### «MODERNO Y DE VANGUARDIA».

Así, Paco Núñez ha relatado que, con dichas aportaciones, podrá liderar

un amplio consenso para que la norma «nos represente a todos» y con el que se logrará «un Estatuto moderno, de vanguardia y positivo para Castilla-La Mancha», que además «sea obra del conjunto de los castellanomanchegos»

En sus declaraciones, el líder del PP en la región recordó además que los trabajos de redacción del nuevo estatuto se vienen realizando desde hace meses, con el fin de que dicha norma recoja la realidad de hoy, tras 40 años desde su aprobación. Un Estatuto que «bien merece» ser revisado para que los derechos y la Castilla-La Mancha «que queremos», esté protegida y blindada en un documento que «a todos nos haga sentir partícipes del mismo», apostilló.

De hecho, la última noticia que se sabía hasta la fecha sobre el Estatuto la dio el propio García-Page el pasado 31 de mayo, cuando avanzó que el acuerdo estaba «a punto» de con-

Hay que recordar que una vez salga el Estatuto de las Cortes regionales, esta norma tendrá que remitirse al Congreso y Senado para su aprobación definitiva

### DECLARACIONES

**PACO NÚÑEZ** PRESIDENTE DEL PP

«Si queremos liderar un futuro para Castilla-La Mancha, hay que hacerlo con todos»



Paco Núñez presume del consenso que ha liderado en otras ocasiones./ JAVIER POZO



### Los socialistas minimizan la iniciativa del PP v recuerdan que ellos lo han hecho antes

L.G.E. / TOLEDO

El anuncio que hizo ayer Paco Núñez no ha parecido gran cosa en las filas socialistas. «No debería ser una noticia», comentó la diputada autonómica Paloma Jiménez, que esgrime que lo suyo de los partidos es que se reúnan con las organizaciones que representan a la sociedad: «Es una obligación que los políticos tenemos a la hora de gobernar»

No solo es que al PSOE no le parezca mucha novedad la ronda de contactos que va a hacer el PP, sino que presumen de que ellos lo han hecho antes. «Desde el PSOE nos hemos reunido con muchos colectivos, asociaciones para que ellos nos digan de verdad cuáles son las deficiencias en las que tiene que incidir este Estatuto», aseguró Jiménez. Por eso sentencia que el «PP llega tarde».

Además le suma que las negociaciones del Estatuto parece que marchan a muy buen ritmo. «El Estatuto va bastante avanzado», expuso la diputada del PSOE, «se llevan muchos meses trabajando»



### Los trabajadores de la Agencia Tributaria piden más remuneración

Los sindicatos CSIF, SIAT, UGT, CCOO y CIG se concentraron ayer frente a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) de la Delegación Especial Castilla-La Mancha en Toledo para demandar el desarrollo de la carrera profesional, un nuevo convenio colectivo y la mejora de las retribuciones de la plantilla de este organismo. Son alrededor de 860 los empleados que trabajan en la región en esta área./ JAVIER POZO

**SANIDAD** | SINDICATOS

### Satse denuncia que en los hospitales de CLM faltarán 192 camas este verano

Exponen que el cierre de camas es una «práctica habitual» de las administraciones sanitarias por falta de personal

LA TRIBUNA / TOLEDO

Según denuncia el Sindicato de Enfermería Satse en Castilla-La Mancha se cerrarán hasta 192 camas en los hospitales de la región durante el verano. Según los datos recabados en las distintas comunidades autónomas. el cierre previsto a nivel nacional será de, al menos, 10.463 ca-

El cierre programado y progresivo de camas disponibles es una «práctica habitual» de las administraciones sanitarias en los meses de verano, alertan, al igual que la suspensión de cientos de consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. Satse subrava además el aumento de la carga de trabajo en el personal al no haber «cubierto» todas las vacantes de verano y bajas.

JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024 La Tribuna

CASTILLA-LA MANCHAIII

ESTATUTO DE AUTONOMÍA | REFORMA

# El «acuerdo definitivo» para el Estatuto llegará este verano

La reforma del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha avanza con paso firme y, según Padilla, podrán anunciar los acuerdos tomados para «finales de junio o en julio»

**GUILLERMO GÜEMES / TOLFDO** 

Pese a las insistencias de los partidos políticos que están conformando el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha por asegurar de que las negociaciones iban marchando «bien» se desconocía el alcance y el calendario de las conversaciones para la reforma de la carta magna autonómica.

El Estatuto de Autonomía avanza con paso firme, según hizo saber ayer a los medios de comunicación la consejera Portavoz, Esther Padilla, tras concluir con los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno.

Padilla situó el anuncio del «acuerdo definitivo» para finales de este mes o durante el siguiente: «Podemos estar hablando de finales del mes de junio o en julio», explicó.

Aunque no entró en más detalles, desde el Gobierno de Castillala Mancha esperan que «más pronto que tarde» puedan confirmarse los avances de la negociación entre los Grupos Parlamentarios de las Cortes

### CONTACTOS CON LA SOCIEDAD

**CIVIL.** Padilla se mostró sorprendida con el anuncio del presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, de establecer una ronda de consultas «de manera inmediata» con organizaciones que representan a la sociedad civil para que «aporten y enriquezcan» al nuevo Estatuto.

La portavoz del Gobierno regional respondió al líder de la oposi-



En el Gobierno autonómico no ven «noticia» en que el PP se siente a hablar con la sociedad civil de la región. / JAVIER POZO

ción que «no sabía que hablar con la sociedad civil sea una noticia», en referencia a las palabras del propio Núñez el martes de que presentaría un «gran anuncio» en las próximas horas.

Ante esto, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha entienden que «para ellos es una noticia el díalogo», pero en el Ejecutivo autonómico, en palabras de Padilla, «para nosotros es nuestra forma de actuar»: «Bienvenidos al diálogo, esperemos que les dure mucho tiempo», concluyó la consejera portavoz.

### ✓ ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO

### Casi tres millones para dos contratos en residencias de mayores

Padilla anunció dos contratos en residencias de mayores de Guadalajara por un valor de casi tres millones de euros en total. La primera de ellas será para la inversión de 2,4 millones en la puesta en marcha de el contrato de gestión de servicios en dos viviendas de apoyo en la región. Será un contrato por tres años en 'El Hayedo' para personas mayores de 50 años con discapacidad intelectual.

La segunda tendrá una financiación de 771.565 euros para la residencia de mayores de 'La Rosaleda' para dotar de los servicios de integración a la salud y técnicas sociosanitarias. En lo que va de legislatura la Junta ha destinado 24 millones para Bienestar Social.

#### **MEDIO AMBIENTE**



### Iberdrola lanza 'Carbon2Nature' para reducir la huella de carbono

LA TRIBUNA / TOLEDO

Iberdrola ha presentado en Jaraíz de la Vera (Cáceres) la empresa 'Carbon2Nature' que nació hace un año con el objetivo de reducir la huella de carbono global a través de actuaciones basadas en la naturaleza, mejorando la biodiversidad y promoviendo una economía sostenible en la que la naturaleza sea una palanca esencial de creación de valor sostenible.

Desde su lanzamiento, esta sociedad ha avanzado en su misión de capturar y fijar en sumideros naturales más de 60 millones de toneladas CO2 gracias al desarrollo de una cartera global y diversificada de proyectos de conservación, gestión y restauración en diversos ecosistemas. Para su financiación utiliza los mercados de carbono y aplica un enfoque que garantiza los más altos estándares de integridad y la maximización de impacto positivo a largo plazo. En total, su cartera de proyectos en operación supone cerca de 2 millones de árboles plantados o pendientes de ejecución que capturarán más de 800.000 toneladas de

EDUCACIÓN | MANIFESTACIÓN AL INICIO DEL CURSO 2024-25

# UGT ve a Educación «receptiva a negociar» y rechaza las movilizaciones: «No es el momento»

GUILLERMO GÜEMES / TOLEDO

UGT Castilla-La Mancha hizo ayer balance del curso escolar y de las negociaciones que se están llevando a cabo entre los sindicatos y la Consejería de Educación. Precisamente sobre esa mesa de diálogo expresó que «no es el momento para salir a la calle» y movilizarse, ya que consideran que la Consejería «está receptiva a negociar».

Además, según indicó el responsable de la enseñanza en UGT Servicios Públicos en Castilla-La Mancha, José Antonio Montero, en la mesa sectorial celebrada el martes



El sindicato «ha logrado en solitario» el 50% «de las reivindicaciones». / UGT

«se consiguieron el 50 por ciento de las reivindicaciones» y la otra mitad «está en vías de negociación». Por esos «importantes avances» no participarán en las manifestaciones anunciadas para el inicio del siguiente curso escolar, pese a que considera que son «justas».

Montero sacó pecho al considerar que el sindicato «ha logrado en solitario» el cumplimiento de las medidas propuestas a Educación, en especial la bajada de ratios en educación infantil, y la reducción de las horas lectivas a 19 en enseñanzas medias y a 24 en infantil y primaria.

En cuanto al tercer día de libre disposición, explicó que en el sindicato no están «satisfechos» con las condiciones, pero que «próximamente» serán mejoradas. «UGT va a estar siempre para intentar negociar y sacar el máximo de los derechos laborales», por lo que pondrá «el foco» en cuestiones «olvidadas» como la inclusión educativa.

### **CUADRO DE MANDOS EN EDUCA-**

**CIÓN.** Montero aprovechó la ocasión para presentar al nuevo cuadro de mandos que liderará UGT Enseñanza que estará conformado por gente «veterana y con experiencia» sindical. Entre ellos, Jesús García, como responsable de Enseñanza pública; Pilar Dorado, como coordinadora de administración y servicios universitarios; o Fernando Villamor, como responsable de Enseñanza privada.

FONDO DE RESILIENCIA | CONFERENCIA SECTORIAL

# La Junta se queja a Moncloa de la gestión que plantea para los fondos europeos

El vicepresidente primero señala que con los proyectos públicos las regiones se verán «infrafinanciadas» y que en los privados se deja fuera a las pymes



El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, saluda al ministro Carlos Cuerpo./ JUAN LAZARO

### LA TRIBUNA / MADRID

El vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, pidió ayer al Gobierno central la flexibilización de las normas del nuevo Fondo de Resiliencia Autonómica para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a este capital. Tal y como explicó a la salida de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la principal dificultad que plantea este Fondo es que va dirigido a proyectos mínimos de 25 millones de inversión dejando fuera del alcance pequeñas y medianas em-

presas que son la casi totalidad del tejido empresarial de la región.

Durante la Conferencia Sectorial, el ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, trasladó que se han activado ya los primeros 3.400 millones de euros.

Sin embargo, según apunta Martínez Guijarro, la principal complicación para la aplicación en proyectos públicos del Fondo de Resiliencia Autonómica es que es un fondo que computa como deuda a las comunidades autónomas. «Hoy venía con la esperanza de que el Gobierno de España hubiese trasladado un mensaje de apoyo a las

comunidades autónomas y que esa deuda no computase en las reglas fiscales dando mayor capacidad de decisión a los territorios», indicó.

En cambio, lamenta que el nuevo Fondo computa como deuda por lo que «deja a las regiones infrafinanciadas con una capacidad de decisión casi nula». A esto se suma además la barrera de la limitación temporal. Y es que, estos fondos tienen que estar ejecutados en agosto del 2026. Para que dé tiempo avisa de que la Ley de Contratos no lo pone fácil, pues «es muy complicado que en dos años se contrate una obra y se ejecute».

**AUDIOVISUAL** | CONECTA FICTION & ENTERTAINMENT

### En lo que va de año la CLM Film Commission ha apoyado 40 rodajes

La consejera de Economía avanza que el nuevo concurso de largometrajes priorizará que se implique a la industria regional



La consejera Patricia Franco participó en uno de los paneles de este foro./ J. POZO

LA TRIBUNA / TOLEDO

La consejera de Economía, Patricia Franco, anunció ayer que la tercera edición del concurso de largometrajes que impulsa el Gobierno de Castilla-La Mancha verá la luz en el mes de septiembre y lo hará con novedades. Avanzó que se incentivará la participación en las producciones de la industria audiovisual regional. La consejera dio estos detalles durante su participación este jueves en uno de los paneles de la programación de Conecta Fiction & Entertainment, donde valoró la red que la región ha tejido en torno a la atracción de rodajes y al trabajo de la industria audiovisual en la

«Estableceremos un primer premio de 120.000 euros y un segundo premio de 80.000 euros y como novedad vamos a incluir cinco pun-

tos en la valoración para aquellas producciones que cuenten en su desarrollo con la implicación directa de la industria regional», expuso, «lo que queremos es no sólo que se atraigan rodajes a la región, sino también el crecimiento y la implicación directa de la industria audiovisual de Castilla-La Mancha en este desarrollo».

La consejera contó que en 2017 se constituyó la Castilla-La Mancha Film Commission y que este año ya ha apoyado de manera directa ya a más de 40 rodajes de largometrajes y producciones. «El listón está alto, porque desde su puesta en marcha son más de 200 las grandes producciones en las que hemos participado de manera directa, dentro de las más de 400 producciones de diferente índole con las que hemos colaborado», valoró.

EMPRESAS | 'AYUDAS + RURAL'

# La Junta destina 1,34 millones a la inserción de los «más vulnerables»

Las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social podrán pedir las ayudas para introducirse en el mercado de trabajo

LA TRIBUNA / TOLEDO

El Gobierno de Castilla-La Mancha publicó ayer en el DOCM la convocatoria de ayudas dirigidas a apoyar la inserción laboral de las personas pertenecientes a los colectivos más vulnerables y en exclusión social en empresas de la región. Así lo anunció la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en el marco de la jornada 'Ayudas + Rural' celebrada por la

Fundación Mapfre en Toledo, donde destacó que estas ayudas están dotadas con 1,34 millones de euros y que se podrán solicitar hoy y hasta el próximo 15 de diciembre.

La consejera recordó que el martes el Ejecutivo autonómico llevó también la convocatoria de un millón de euros destinada a impulsar las unidades de apoyo en el mercado protegido de trabajo para personas con discapacidad. «Desde que pusimos en marcha estas ayudas, hemos destinado ocho millones de euros a apoyar cerca de 300 contrataciones, de las cuales 250 han sido personas en exclusión social que han encontrado una oportunidad de empleo», señaló la titular de Economía, animando a las entidades de inserción de la región a participar en la convocatoria para continuar trabajando de manera conjunta para facilitar la inserción laboral de los colectivos más vulnerables.



Son 250 personas contratadas en situación de exclusión social en total con las ayudas.

## ¿Quién paga esta fiesta?

La Ley de Restauración de la Naturaleza queda definitivamente aprobada sin un presupuesto que fije cómo se van a costear las acciones que propone







### El sector pide reformar y reforzar el seguro agrario

Las tormentas de los últimos días provocan siniestros en 65.000 hectáreas

### El campo vuelve a ser moneda de cambio

Pagará el pato por los aranceles impuestos a los coches eléctricos chinos

### El verano llega con sabor a Campo y Alma

Los productos con DOP e IGP son ideales para elaborar refrescantes recetas

### THE STATE OF THE S

### **NORMATIVA COMUNITARIA**



La cuantía máxima se eleva de 25.000 a 37.000 euros. / ALBERTO RODRIGO

### La Unión Europea suaviza la norma sobre las ayudas de minimis

Se trata de las que conceden los estados sin rendir cuentas a Bruselas. La reforma surge por las necesidades de ajuste y actualización

El Diario Oficial de la Unión Europea publicó hace unos días el proyecto de modificación del Reglamento (UE) número 1408/2013 sobre las ayudas de minimis en el sector agrícola. Se cambia así la regulación de estas ayudas de menor cuantía, que pueden aplicar los estados miembros sin rendir cuentas a la UE al considerar que no distorsionan el mercado comunitario. El objetivo es ganar eficacia y adaptar esa regulación a las realidades económicas actuales.

El Reglamento de 2013 establecía un marco para garantizar que las ayudas de minimis no distorsionen la competencia en el mercado interno de la Unión Europea. Sin embargo, con el paso del tiempo, han surgido necesidades de ajuste y actualización. Las modificaciones propuestas al Reglamento buscan modernizar y adaptar las normativas a las necesidades actuales del sector agrícola.

Uno de los principales cambios es que se incrementa el límite máximo de ayudas de 25.000 euros a 37.000 por empresa durante un período de tres años. Este aumento responde a la inflación y a la necesidad de proporcionar un apoyo financiero más significativo a las empresas agrícolas. Respecto al control y transparencia, se introduce la obligatoriedad de crear un registro centralizado para todas las ayudas de

minimis concedidas que permitirá un mejor seguimiento y control, garantizando que se cumplan los límites y que se eviten abusos o errores en la concesión.

Además, se ajustan los topes nacionales y sectoriales para reflejar mejor la inflación y las condiciones económicas actuales. Estos ajustes buscan asegurar que las ayudas de minimis sigan siendo efectivas y no distorsionen la competencia en el mercado interno. También se establecen reglas claras sobre la acumulación de ayudas provenientes de diferentes sectores. Estas normas buscan mejorar la coherencia y asegurar que las empresas no reciban un apoyo financiero excesivo.

### **AYUDAS A UCRANIA**

### Piden proteger los fondos destinados a la promoción agro

En una carta conjunta dirigida a los ministros de Agricultura de la UE, varias asociaciones que representan al sector agroalimentario europeo, entre las que se encuentra el COPA-COGECA han expresado su preocupación por las repercusiones de la reciente decisión del Consejo Europeo de redistribuir 1.100 millones de euros de la PAC y de la política de cohesión para apoyar a Ucrania. La carta, enviada el 7 de junio, advierte sobre el impacto potencial que esta redistribución podría tener en la financiación de la promoción de productos agrícolas gestionada por la Comisión. Insisten en la necesidad de mantener un presupuesto sólido para la política de promoción, esencial para mitigar las perturbaciones del mercado. «La política de promoción es crucial para enfrentar los desafíos actuales, como los elevados costes de producción, la inflación y los fenómenos meteorológicos extremos, además de apoyar la competitividad de la agricultura de la UE y su transición hacia una mayor sostenibilidad», subraya la carta, que también advierte sobre la posible pérdida de cuota de mercado de los productos comunitarios.

### MÁS ACTUALIDAD

# Quinta edición del concurso de fotografía 'Objetivo Vacuno'

'Objetivo Vacuno', el certamen de fotografía con el que Provacuno, la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno de España, pretende dar visibilidad al trabajo diario de los ganaderos, industriales y comercializadores del sector, así como al medio rural y a la propia carne de vacuno, inicia su quinta edición.

El concurso vuelve a incluir tres categorías con premios de entre 100 y 500 euros para los mejores trabajos. Los participantes, ya sean profesionales o aficionados a la fotografía, podrán remitir sus creaciones desde el 12 de junio hasta el 16 de septiembre. El concurso vuelve a contar con sus tres categorías ya clásicas: 'Carne de vacuno y ocio', 'Ganadería, industria y medio rural' y 'Memes'. Se repartirán premios de hasta 500 euros para los mejores trabajos. Para inscribirse y obtener más información: www.provacuno.es/objetivo-



Pueden presentarse profesionales y también aficionados.

### El consumo de fertilizantes creció un 5%

El consumo de fertilizantes en España aumentó un 5% en 2023 en comparación con el año anterior, hasta situarse en 3,7 millones de toneladas de producto. Las cifras muestran que poco a poco se está recuperando el mercado, si bien todavía el consumo sigue «muy por debajo» de lo que era habitual en España hasta el año 2020, cuando rondaba los cinco millones de toneladas anuales.

### La flexibilización de la PAC ya es oficial

El Gobierno ha aprobado este martes el Real Decreto que flexibiliza las condiciones para el acceso a las ayudas de la Política Agraria Común y que concreta las propuestas de simplificación y flexibilización para el acceso a las ayudas comunitarias incluidas en el conjunto de 43 medidas comprometidas por el Gobierno para dar respuesta a las preocupaciones manifestadas por agricultores y ganaderos.

### ASAJA demanda un comisario de Agricultura que sea del sur

El presidente nacional de ASA-JA, Pedro Barato, ha demandando este miércoles un comisario de Agricultura en la Unión Europea que sea del sur. «Tenemos que tener personas que nos entiendan», ha dicho, para censurar que haya otro comisario de los países del norte porque «no entiende que aquí nos secamos, nos inundamos y nos helamos». Barato también ha lanzado un mensaje ante las «políticas bastante absurdas» de Europa. «Con la alimentación no se juega y estamos viendo cómo hoy en Europa han desaparecido 1.300.000 vacas, lo que implica 300.000 toneladas de carne menos».

# El sector agroalimentario, moneda de cambio

Intereses de sectores industriales se imponen sobre los agrarios a la hora de cerrar acuerdos comerciales entre la UE y terceros países

NOTAS A PIE DE CAMPO VIDAL MATÉ



China se lleva un 20% de la exportaciones españolas de porcino, lo que supone un 10% de la producción total. / PATRICIA

n los últimos días ha sido noticia la decisión comunitaria de aumentar los derechos de importación a los coches eléctricos procedentes de China como consecuencia de una investigación sobre la existencia de posibles subvenciones desleales al margen de las reglas de juego internacionales en ese país asiático. Frente a este posicionamiento de Bruselas, las autoridades chinas han respondido con la posibilidad de aplicar represalias contra las importaciones agroalimentarias comunitarias, entre las que el porcino se halla a la cabeza y que tienen al sector español como principal protagonista. Una nueva guerra comercial originada en la industria, en este caso de la automoción, pero donde los efectos se pueden trasladar fundamentalmente a la actividad agroalimentaria y, a la postre, a los agricultores y ganaderos que pagarán los platos rotos. No es la primera vez que esto sucede ni tampoco el primer país que se agarra al sector

agroalimentario como moneda de cambio.

La grave peste porcina sufrida por China hace unos años supuso la puesta en marcha de un plan de urgencia para disponer de carne de cerdo suficiente para su alimentación. Se multiplicaron las granjas. Pero, una vez recuperada su cabaña, la necesidad de la importación para alimentar a cientos de millones de personas, aunque sigue siendo hoy importante, ya no es tan imperiosa, por lo que el porcino de importación comunitario sería uno de los sectores objeto de represalias comerciales como moneda de cambio a la decisión comunitaria de elevar los aranceles a la importación de los automóviles chinos. Sucede además, a favor de las decisiones de ese país, que China ha diversificado sus fuentes de aprovisionamiento de porcino fuera de la UE, especialmente en Estados Unidos, Canadá y algunos países asiáticos, por lo que penalizar y hasta bloquear las importaciones comunitarias como

medida de represalia a la UE no supone ningún riesgo grave para el abastecimiento de su mercado.

En el caso de España, en ese nuevo escenario planteado por las autoridades de Pekín los productos más afectados serían los ganaderos. A la cabeza se hallan las carnes, con el porcino como protagonista, seguido muy de lejos de otras carnes y despojos. Pero sin dejar a un lado, aunque a un segundo nivel de ventas, otras producciones que están abriendo mercados, como los vinos de calidad y los graneles, el aceite de oliva, la aceituna, los lácteos sin lactosa y hasta los pellejos de los conejos para fabricar gorros y prendas de abrigo. En resumen, otra serie de productos que ni económica ni políticamente tienen una incidencia importante sobre el conjunto de la sociedad china, donde solo los consumen unas minorías. En el caso del porcino, sobre una producción de unos cinco millones de toneladas, las exportaciones totales suponen unos 2.7

millones, de los cuales China lidera las compras entre los terceros países con unas 560.000 toneladas por valor de 1.240 millones de euros, suponiendo el 20% de las ventas exteriores y el 10% de la producción total, aproximadamente.

Al margen de las circunstancias concretas y las condiciones específicas de este enfrentamiento comercial -automóviles chinos en una parte de la balanza frente, fundamentalmente, al porcino comunitario, la realidad es que los productos agroalimentarios en su conjunto, no solo en China, han constituido tra-

CHINA
HA DIVERSIFICADO
SUS FUENTES
DE SUMINISTRO
DE CARNE
DE PORCINO

dicionalmente y se mantienen como una moneda de cambio en las negociaciones de acuerdos, generalmente entre países más desarrollados con terceros países para los que la actividad agraria, con la exportación como salida, tiene un mayor peso para su economía.

En este contexto, los gobiernos comunitarios, especialmente en los países del norte, son propensos a abrir más puertas a las producciones agroalimentarias y pesqueras de terceros países a cambio de que los mismos abran igualmente sus fronteras a las exportaciones de bienes industriales o de servicios, desde las nuevas tecnologías a la implantación de la actividad bancaria. Esta filosofía de moneda de cambio es la que se encierra en los diferentes acuerdos comerciales, desde Mercosur para los países sudamericanos a los más cercanos como el de Marruecos. En muchos aspectos, priman los intereses de los consumidores, especialmente de los países del norte de la Unión Europea, frente a los intereses de los productores del sur.

RAZONES GEOPOLÍTICAS. Países a los que la Unión Europea exporta tecnología y bienes de alto valor añadido, como automóviles, aviones o servicios, han reclamado tradicionalmente la apertura de los mercados comunitarios a sus producciones agrícolas o ganaderas como moneda de cambio. En este ámbito tienen una posición más competitiva y se podrían destacar las carnes sudamericanas -desde el vacuno a la avicultura-, además de los cereales y determinadas producciones de frutas, zumos y hortalizas. En otras ocasiones, esa moneda de cambio para la venta de las producciones agrarias de terceros países se basa también en diferentes razones geopolíticas de apoyar a determinados gobiernos, como sucede con los estados del norte de África para frenar posicionamientos políticos más radicales.

Ĉupos, limitación de entradas en volumen, exigencias fito o zoosanitarias y mecanismos arancelarios en frontera han sido los principales instrumentos manejados tradicionalmente por las autoridades comunitarias para proteger sus mercados y a sus productores. Sin embargo esas medidas se han ido transformando y dulcificando a la sombra de la Organización Mundial de Comercio y por el aumento de los intercambios entre los países en ambas direcciones hacia unas relaciones mucho más abiertas en lo que se refiere a las producciones agrarias y agroalimentarias

Finalmente, utilizar los correspondientes acuerdos comerciales y la mayor entrada en los países comunitarios de las producciones agrarias desde terceros países como moneda de cambio para facilitar las exportaciones de otros sectores industriales tiene su inevitable impacto en la actividad y rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, que acarrean problemas de competitividad por sus mayores costes de producción -mayor seguridad alimentaria, gastos laborales, etc.- con riesgo de cierre de explotaciones y una mayor dependencia exterior.

### **NORMATIVA COMUNITARIA**



M.H. (SPC)-AGENCIAS

l Consejo de Medio Ambiente de la UÉ aprobó formalmente ■este lunes en Luxemburgo la Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN), una norma que tiene por objeto establecer medidas para restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres v marinas de la UE de aquí a 2030 y todos los ecosistemas que necesiten restauración de aquí a 2050. La aprobación ha sido posible gracias a la ministra de Medio Ambiente de Austria - cuyo Gobierno se había mantenido hasta ahora en contra de la ley-, que ha votado a favor del texto cambiando así el resultado final que se esperaba.

Según el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, el texto es «justo, equilibrado y sólido, adaptándose a las demandas de todos los actores y responde a una crisis en la biosfera. Es una acción contra el cambio climático, básica también para los sistemas hídricos, la seguridad alimentaria, los bosques, la biodiversidad, en definitiva, una medida clave para el futuro». El problema es que ese «adaptándose a las demandas de todos los actores»" no es del todo cierto, ya que esta norma ha tenido a gran parte del sector agrario en contra desde el primer momento.

«El sector primario, y nuestros agricultores, sobre todo, tienen un enorme desafío delante con el cambio climático y tienen una gran dependencia de la calidad de los suelos y la calidad de la biodiversidad. No aprobar esta ley sería un gran error y una gran amenaza para nuestros ecosistemas y la actividad agrícola. A algunos nos hubiera gustado recibir más respaldo social, pero lo importante es no dar marcha atrás y cerrar favorablemente esta ley, tras el respaldo favorable en el Parlamento Europeo y en los trílogos», señaló Teresa Ribera, ministra para el Reto Demográfico, que no se sabe si no es consciente de las demandas del sector primario o prefiere ignorarlas directamente.

El sector ya ha reaccionado a esta nueva norma. Es general hay dudas sobre la financiación que se empleará para aplicar la ley y las organizaciones agrarias temen que los fondos necesarios puedan salir de los que en principio están destinados a la Política Agraria Común (PAC). También hay inquietud por las consecuencias que pueda tener para agricultores y ganaderos, sobre todo para aquellos que ejercen su actividad dentro de áreas protegidas.

Otra fuente de preocupación es el hecho de que es imposible que

la UE pueda exigir a los productores de terceros países los mismos requisitos medioambientales, dejando vendidos una vez más a los comunitarios: «Es prácticamente una utopía pensar que la UE puede imponer en terceros países que se incluyan estas exigencias medioambientales», afirman desde COAG. Y preocupa también la postura del Ministerio de Teresa Ribera. Desde ASAJA tienen «nula» esperanza en que el departamento de Ribera establezca una interlocución con el sector para el desarrollo de un plan estratégico que marque la aplicación de la norma en España y han dudado que les vayan a citar «para debatir de tú a tú, para proponer ideas, para proponer la aplicación correcta».

Unión de Uniones presentará una iniciativa para derogar los artículos que tienen un impacto negativo para el sector agrario español y europeo una vez se haya conforma-

«LA APROBACIÓN DE ESTA LEY ES UNA CLARA TRAICIÓN AL SECTOR» do el nuevo Parlamento Europeo. La organización destaca las excesivas cargas ambientales que ya soportan los agricultores y ganaderos con el aumento consiguiente de los costes. E inciden en que, en muchos casos y en muchas explotaciones, no han demostrado una incidencia favorable en los objetivos ambientales o climáticos perseguidos.

Unión de uniones recuerda que esta ley afectará a las prácticas Îlevadas a cabo en tierras de uso agrícola y ganadero y que podrán implicar la obligación de introducir elementos paisajísticos, reducir el pastoreo, detener el uso de fitosanitarios, fertilizantes químicos y estiércol animal; y que también puede exigir el abandono de explotaciones y terrenos para permitir que los ecosistemas desarrollen sus propias dinámicas. Todo ello sin que, además, se contemple una dotación financiera adicional para cubrir y compensar estas nuevas exigencias, un problema del que se quejan todas las organizaciones

«Parece que los agricultores nunca salimos a la calle», se quejan desde la organización. «Precisamente, unas de las reivindicaciones que teníamos era no seguir aprobando medidas agroambientales mal entendidas que solo se traducen en aumento de cargas y costes», añaden.

El coordinador estatal de la organización, Luis Cortés, ha dicho que la ley «no tiene ni pies ni cabeza» y que hay artículos donde se ponen condicionantes «absurdos», como el abonado con materia orgánica o el uso de parcelas abandonadas para que la naturaleza vuelva a su estado inicial. «Vamos a hacer una lev para abandonar terrenos agrarios cuando hay escasez de alimentos (...) Nuestra misión ahora será intentar presionar para que se derogue, porque no es buena para la agricultura, la ganadería ni para la naturaleza», ha finalizado Cortés.

ASAJA, COAG Y UPA. El director de ASAJA en Bruselas, José María Castilla, ha manifestado que «hoy es un día triste que va a recordar todo el sector agropecuario». «Parece ser que ha sido pasar las elecciones europeas y que nada ha cambiado, seguimos con poner al campo como si fuera parte del problema y no de la solución». Aunque serán los Estados miembros los que tengan que realizar los planes para aplicar la nueva ley, ASA-JA ha remitido a «la experiencia de los planes estratégicos de la PAC, donde citan al sector pero no cuen-





tan con él». Según Castilla, la nueva legislación presenta tres problemas principales: no se sabe cómo se financiará la restauración que pretende, no hay mención a las exigencias a los países terceros o a las «cláusulas espejo» y, además, esa responsabilidad de los países, a su juicio, provocará desigualdades. «Pongamos que hay Estados miembros como España, que es más ambientalista, y otros como Portugal, más agrarista; esto va a producir claramente una distorsión en los

El presidente de la organización, Pedro Barato, ha declarado que «la aprobación de esta ley es una clara traición a los agricultores y ganaderos de España. Nuestra ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha ignorado las necesidades y preocupaciones del sector, optando por respaldar una normativa defectuosa que carece de una financiación clara y coherente para la restauración de los ecosistemas en toda la UE. Esta precipitada decisión nos aboca a un futuro incierto, plagado de disputas legales a nivel regional, nacional y europeo».

Barato ha enfatizado la falta de transparencia y previsión en la aprobación de esta ley, que deja sin respuesta la crucial cuestión de la financiación: «La lev. tal como está.

no es aplicable ni aceptable sobre el terreno. Se ha perdido una valiosa oportunidad de revisar y hacer más realista este texto. Una segunda lectura podría haber garantizado una normativa más justa y viable». Tras las promesas electorales, donde la agricultura ha sido un tema central de debate, esta decisión representa una primera señal preocupante para los agricultores y ganaderos sobre las intenciones de sus gobiernos nacionales y de la próxima Comisión Europea, reflexionan desde ASAJA.

Por su parte, fuentes de la orga-

Austria presentará un recurso de anulación ante el

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de la

Ley de Restauración de la Naturaleza, adoptada en el

consejo de Medio Ambiente de la UE con el voto a

favor de la república alpina, emitido por la ministra

del sector (Leonore Gewessler) en contra de la vo-

luntad del jefe del Gobierno, el conservador Karl

Nehammer. Así lo ha anunciado un portavoz de la cancillería federal (jefatura del Gobierno), que alega

que el voto de Gewessler viola la Constitución del pa-

ís por no representar la voluntad general de los go-

nización agraria COAG han mostrado «preocupación» porque no se conoce cómo se va a aplicar la ley y cómo se va a apoyar a los agricultores de las tierras afectadas para que lleven a cabo los cambios que implique esta ley. En este sentido, han resaltado que España tiene un 39% de la superficie de áreas sensibles o protegidas, parte de ella en zonas donde la agricultura es bastante intensa como el Mar Menor o Doñana; en este ámbito esperan tener «interlocución y poder poner las cartas sobre la mesa sobre lo que va a pasar con esta acti-

El país que facilitó su aprobación

recurrirá la ley ante el TJUE

vidad agrícola y ganadera», además de poder participar en la elaboración del plan estratégico para aplicar la ley. Del mismo modo que ASAJA, esta organización también ha mostrado inquietud sobre si se aplicará la misma exigencia a los productos de terceros países.

Sin embargo, desde COAG han matizado que no hay un rechazo radical contra la ley, sino preocupación, porque la UE ha aprobado unos objetivos y corresponde al Gobierno aplicarlos: «Tendremos que incidir para que se nos escuche y no quede ningún agricultor atrás».

El secretario de Relaciones Internacionales de UPA, José Manuel Roche, ha manifestado que «no se pueda aceptar que la restauración de la naturaleza recaiga solo sobre las espaldas de los agricultores», quienes diariamente «cuidan» el medio ambiente. Ha citado Doñana y la laguna de Gallocanta (Aragón) como ejemplos donde la agricultura ya está contribuyendo a dicha restauración. Roche ha recordado que, si bien el texto aprobado es más flexible que el que la UE negoció inicialmente, quedan interrogantes por resolver, como la financiación, y ha pedido una atención especial a la agricultura

Asimismo, el responsable de

UPA ha pedido abordar adecuada-

mente las necesidades de financia-

### biernos regionales de Austria y de los ministerios afectados. «Suponemos que el TJUE se pronunciará a tiempo, de modo que no será necesario presentar planes nacionales de restauración por adelantado y, por tanto, el innecesario exceso de regulación queda rá sin efecto», ha indicado el portavoz

Desde Luxemburgo, Gewessler ha defendido su proceder y considera que la demanda ante el TJUE no tendrá suficiente base legal. «Lo espero con calma», ha dicho a la prensa; «la decisión de hoy (de adoptar la citada ley) es una victoria para la naturaleza».

ción v se ha opuesto a que se carguen los costes a los fondos de la PAC. «Tiene que quedar claro que estos fondos de la PAC están blindados, que no podrán ser utilizados para estos nuevos planes de restauración y que se tendrán que buscar otros medios de financiación», ha insistido. Además, ha solicitado acompasar las acciones en el tiempo con un grado progresivo de implantación de la nueva norma y una mayor flexibilidad en los plazos propuestos.





# El verano sabe a Campo y Alma

Los productos amparados por esta marca son ingredientes idóneos para elaborar recetas refrescantes y apetecibles pensando en la época estival

ampo y Alma es un marchamo promovido por el Gobierno regional. Se trata de una marca de garantía que permite distinguir los productos agroalimentarios que se producen, elaboran o transfor-man en el territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y que están acogidos a una denominación de origen protegida (DOP) o indicación geográfica protegida

Porque si existen dos palabras que definen claramente lo que es Castilla-La Mancha son campo y alma.

### Recetas

### **GAZPACHO**

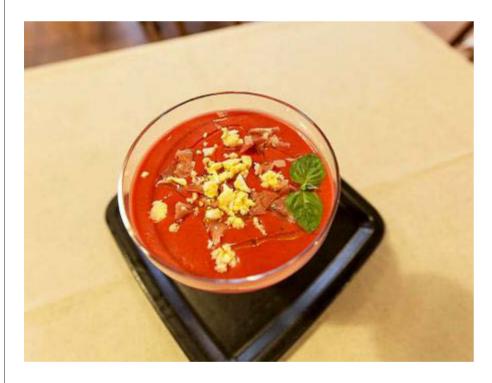

Es una de la recetas estivales españolas por excelencia, una seña de identidad de la gastronomía nacional. La región produce buenos tomates de proximidad ideales para elaborarlo y Campo y Alma aporta a esta imprescindible sopa veraniega los sugerentes matices del ajo morado de Las Pedroñeras con IGP, la frescura de la cebolla de La Mancha con IGP v el maravilloso sabor de cualquiera de los cuatro AOVEs con DOP que se obtienen en la comunidad.

### **INGREDIENTES:**

- -Dos kilos de tomates maduros
- -Una cebolla de La Mancha IGP
- -Cuatro ajos de las Pedroñeras IGP
- -Un pepino pequeño
- -Medio pimiento verde y medio rojo
- -AOVE con DOP de Castilla-La Mancha
- -Vinagre

### **ELABORACIÓN:**

-Se limpian y pelan todas las verduras y

se pican en trozos medianos en un recipiente grande.

-Acto seguido se aliña la mezcla al gusto con el aceite de oliva virgen extra, el vinagre y la sal, como si de una ensalada se tratara pero reservando la mitad del aceite para más tarde.

-Se pasa todo con la batidora de mano; lo más fino posible para facilitar el siguiente

-Se vuelve a pasar con un pasapuré con el tamiz lo más fino posible (o un chino).

- -Entonces se vuelve a meter la batidora de mano mientras se añade poco a poco el aceite reservado. De esta manera quedará más cremoso.
- -Se corrige de sal y vinagre si hace falta y
- -Hay quien añade al principio un currusco de pan para hacerlo más espeso; o agua para dejarlo más ligero. Eso depende del gusto de cada uno, pero es bueno saber que si añadimos pan el tiempo de conservación en la nevera será más reducido.

### **HELADO DE VINO DE CASTILLA-LA MANCHA**

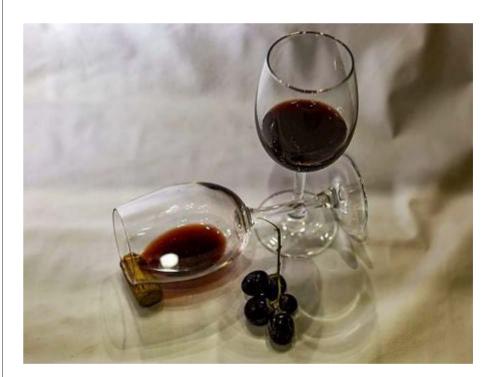

Se trata de una receta para sorprender y acertar en la que se puede utilizar cualquiera de los vinos con DOP e IGP amparados por Campo y Alma. Se puede elaborar tanto con blanco, como con rosado o tinto y de hecho preparar un helado con cada variedad asegura un postre muy atractivo visualmente. En cualquier caso es recomendable que el vino elegido sea afrutado para mejorar el sabor final.

### **INGREDIENTES:**

- -Una botella de vino DOP o IGP de
- Castilla-La Mancha -Una rama de canela
- -Cuatro yemas de huevo -150 gramos de azúcar
- -250 mililitros de leche
- -300 mililitros de nata

### **ELABORACIÓN:**

-Se pone a reducir el vino con la canela a fuego medio durante unos 45 minutos o hasta el volumen hava mermado

- sensiblemente. Después se deja enfriar. -Con ayuda de una varilla, se baten las yemas de huevo con el azúcar hasta conseguir una pasta homogénea y se
- -Se calientan la leche y la nata mezcladas a fuego medio hasta el momento en que rompa a hervir. En ese instante se retira del fuego, se deja enfriar unos instantes y se añade la pasta de yemas y azúcar, siempre removiendo.
- -Se vuelve a poner la cazuela al fuego, a intensidad baja en este caso, y se remueve con la varilla sin dejar que llegue a hervir (es importante).
- -Cuando la mezcla espesa bastante, se retira del fuego y se deja enfriar.
- -Una vez frío, se añade la reducción de vino, se mezcla bien y se mete al congelador una hora. Transcurrido ese tiempo, se saca, se vuelve a remover y se devuelve al congelador; después de otra hora se hace por tercera vez y se deja en el congelador al menos una hora y media más antes de consumir.

## denominación / X CAMPO YALMA





Cada mañana, agricultores y ganaderos acuden a trabajar con la misma ilusión y compromiso, pero al mismo tiempo, con la incertidumbre que provocan los diferentes factores que influyen en su trabajo. La mayoría, directamente vinculados con las condiciones climáticas o el suelo y el relieve, además de los factores humanos que determinan esta actividad.

Para apoyar a todos esos productores que cultivan el campo y ponen su alma y ayudar a que los consumidores puedan diferenciar los productos obtenidos del terruño, la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural lanzó en su momento Campo y Alma. Una marca que además es un distintivo pionero en España en identificar solamente a los alimentos y bebidas amparados por DOP o IGP.

Y ahora, con la llegada del verano, estos productos Campo y Alma son ideales para combatir los calores que nos esperan. Algunos, como el melón de La Mancha IGP, no necesitan compañero, ya que por sí solos son el antídoto ideal contra las altas temperaturas estivales. La jugosidad y el frescor de esta deliciosa fruta es lo más apetecible cuando el sol calienta y además es parte ideal de una die-

ta sana y equilibrada. Otros, como las berenjenas de Almagro, son ideales como aperitivo en los días de calor con un buen vino fresco, por ejemplo un blanco o un rosado de las abundantes DOPs que hay en Castilla-La Mancha. Y los hay que se pueden combinar para hacer ricas ensaladas, como las nueces de Nerpio con DOP, la cebolla de La Mancha con IGP, el queso manchego con DOP o la miel de La Alcarria con DOP.

Pero hay otros productos que, sin ser alimentos típicamente veraniegos, pueden ser parte imprescindible en recetas que nos ayudarán a combatir los rigores del astro rey.

### CREMA FRÍA DE MELÓN DE LA MANCHA IGP



Se trata, como el gazpacho, de otro plato que sirve como entrante o aperitivo y que resulta muy refrescante y apetecible en los días de calor. La frescura y el dulzor propios del melón de La Mancha con IGP, que lo diferencian de cualquier otro, adquieren cremosidad en esta receta. Además, la inexistente fibrosidad de su carne favorece que el resultado final de esta receta sea suave y sin hebras.

### INGREDIENTES:

- -Medio melón de La Mancha IGP
- -200 mililitros de nata líquida
- -Un ramito de menta (opcional)
- -Una cucharada de queso crema -100 mililitros de AOVE con DOP de
- Castilla-La Mancha
- -Sal
- -Pimienta
- -Unas tiras de jamón serrano ETG de Castilla-La Mancha

### ELABORACIÓN:

-Se trocea el medio melón de La Mancha

y se mete en el vaso de la batidora junto con la nata líquida, la menta, el queso, el AOVE con DOP, la sal y la pimienta. Hay que triturar con paciencia hasta que quede una crema muy lisa y homogénea. -Si se añade el aceite virgen extra al final de la operación mediante un chorro fino mientras se sigue batiendo emulsionará ligeramente y le dará al resultado final una textura más cremosa.

- -Si liga demasiado y queda muy espesa se puede corregir con un poco de leche o caldo vegetal mientras se sigue batiendo para que se incorpore correctamente.
- -Se sirve muy frío decorado con unas tiras finas de jamón con Especialidad Tradicional Garantizada de Castilla-La Mancha.
- -Si se quiere, la menta puede ser sustituida por otras hierbas. El cilantro le dará un toque exótico que va muy bien con este tipo de preparaciones. Y el cebollino aporta una frescura que casa perfectamente con cualquier receta veraniega.

### COSTILLAR DE CORDERO MANCHEGO CON IGP A LA BRASA



El verano es tiempo de barbacoas y nada le va tan bien a unas buenas brasas como la carne del cordero manchego con IGP que se cría en buena parte de nuestra comunidad autónoma. Se trata de una receta fácil que trata de combinar la pureza del sabor del cordero manchego con otros aromas que casan con este producto a la perfección.

### INGREDIENTES:

- -Un costillar de cordero manchego con IGP
- -Vino blanco de alguna de las DOP de Castilla-La Mancha
- -Ajo morado de Las Pedroñeras -Sal
- -Especias

### **ELABORACIÓN:**

-Se prepara con el mortero un majado que contendrá pimienta (negra, blanca, rosa, verde...), tres dientes de ajo, perejil, tomillo, romero y laurel. Estas especias son orientativas y cada cual puede utilizar las que más le apetezcan en las cantidades que considere.

-Se deslíe el majado en un buen chorro de vino blanco regional con DOP.
-Se coloca el costillar en un recipiente que se pueda tapar y se masajea bien con la mezcla del majado y el vino durante unos minutos. Se tapa y se deja en la nevera de un día para otro (también pueden ser dos días).

-Se saca de la nevera unas horas antes de ponerlo en las brasas para que se atempere la carne. Se sala y a la parrilla.
-Cocinar la pieza entera proporciona resultados más jugosos, pero exige pericia por parte de quien maneje las brasas. Lo ideal es darle fuego suave durante unos minutos para, al final, acercarlo a las brasas dejar que se tueste por fuera. Con el centro del lomo aún rosado estará más jugoso.

Otra opción es darle el mismo marinado a las chuletas sueltas, que son más sencillas de brasear.

### **REUNIÓN CON ENESA**

SDC

l seguro agrario está en el ojo del huracán. El aumento de la siniestralidad y la descompensación entre distintos subsectores hacen que, desde hace ya tiempo, se plantee la necesidad de darle una vuelta a esta herramienta que es imprescindible para muchos agricultores y ganaderos. Pero una vuelta con reglas del juego claras y sin que sean los productores quienes tengan que pagar los platos rotos; o al menos no solo ellos.

Unión de Uniones, que ha participado junto a las demás OPA y comunidades autónomas en una reunión con la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) hace unos días, valora la capacidad de escucha de este organismo, que distribuyó una encuesta para conocer las opiniones de todos los agentes, pero muestra su decepción por la falta de concreción e iniciativa sobre las modificaciones que se pueden dar en las líneas y las contrataciones.

La organización considera que el seguro agrario está atravesando un momento crucial dada la gran siniestralidad que acumula en los dos últimos años, principalmente como consecuencia del cambio climático que ha provocado fenómenos climáticos adversos extraordinarios que afectaron de forma generalizada a gran parte de la producción agraria de España. En este sentido, cree que la forma de asumirlo en el seguro agrario no debe recaer solo en el asegurado con un incremento de las primas, ya que es un problema de toda la sociedad en su conjunto y no se debe

a la mala praxis empresarial.

Por otra parte, UPA ha solicitado mejoras en el sistema actual y ha expuesto la necesidad de seguir defendiendo los seguros agrarios, así como su incremento presupuestario. Más, si cabe, en un contexto como el que están sufriendo los agricultores, con fenómenos meteorológicos extremos e imprevisibles que causan graves daños a los cultivos.

«Los seguros agrarios son fundamentales. Es prioritario reconocerlo y tomarlo como un elemento más del día a día en el trabajo de los agricultores y ganaderos», asegura Alejandro García-Gasco Alcalde, miembro del grupo de Seguros Agrarios de UPA. «Los seguros agrarios tienen que ser un fuerte apoyo para la agricultura familiar», han indicado desde la organización, e insisten en recodar que «defendemos la agricultura familiar porque es un segmento de población estratégico en el medio rural».

Así, tal y como se ha suscrito en el acuerdo de 43 medidas con el Ministerio, se ha solicitado que se llegue al máximo permitido por la Unión Europea de la subvención del seguro agrario para esta agricultura familiar. Se ha reforzado este argumento en el sentido de que el seguro está viviendo grandes retos, entre ellos la alta siniestralidad y, por extensión, el gran presupuesto que se lleva la subvención con ello.

Desde la organización agraria recuerdan que en 2023 fueron 400 millones de euros los aportados por parte de la Administración, aunque



Tormentas y pedriscos han azotado a muchas zonas del país en los últimos días.

## El sector pide «reformar y reforzar el sistema»

Unión de Uniones y UPA participan en un encuentro con la Entidad Estatal de Seguros Agrarios y exponen sus demandas para que esta herramienta básica pueda seguir siendo un pilar para el sector productor

### SINIESTRALIDAD

### 65.000 hectáreas, 55 millones de euros

Los sucesivos frentes tormentosos registrados desde el segundo fin de semana de junio (a partir del sábado 8) han provocado siniestros en 65.000 hectáreas agrícolas aseguradas, según las declaraciones de siniestro recibidas por Agroseguro. Las tormentas de lluvia y pedrisco dejan daños en al menos 33 provincias, con especial incidencia en Albacete y la Región de Murcia. La primera estimación de indemnizaciones, en tanto avanzan las peritaciones, se sitúa en 55 millones de euros. En Castilla-La Mancha, la superficie siniestrada se eleva hasta las 30.005 hectáreas, de las que 18.875 se sitúan en la provincia de Albacete, donde los daños se reparten entre numerosas producciones: cereal, hortalizas (especialmente ajo), frutales,

almendro o viñedo. Afortunadamente, la recolección de variedades muy implantadas en la zona, como el ajo spring, ya se encontraba muy avanzada. Además, la provincia de Cuenca suma 5.221 hectáreas siniestradas, principalmente de cereal. El resto de superficie corresponde a Guadalajara (2.643 hectáreas), Toledo (1.972 hectáreas) y Ciudad Real (1.294 hectáreas). En el resto de las provincias afectadas, salvo en Murcia, la incidencia fue mucho más puntual. Las tareas de evaluación de daños ya han comenzado y se realizarán coincidiendo con la peritación del cereal de invierno, que afronta durante las próximas semanas su etapa más intensa de cosecha a nivel nacional. Agroseguro recuerda que el riesgo de pedrisco se encuentra entre las coberturas disponibles para todas las líneas agrícolas del sistema español de Seguros Agrarios Combinados.

UPA sigue reclamando más igualdad entre regiones, porque existen diferencias considerables que podrían derivar en agricultores de primera y segunda separados por tan solo unos metros.

Unión de Uniones considera, por su parte, que si contar con aseguramiento se consolida como un condicionante para poder disponer de otras ayudas públicas de carácter extraordinario, deben estudiarse las posibilidades de implantación de un seguro agropecuario con unas primas y coberturas adecuadas y asumibles que incluya los riesgos extraordinarios consorciables y que sea subvencionado al máximo por ENESA.

Según UPA, es de sobra conocida la situación de incremento de costes en los seguros agrarios debido a las tasas, recargos y al incremento de la producción, lo que ha provocado en algunas líneas una bajada de contratación. «Hemos transmitido a ENESA que el agricultor que se va, es difícil volver a traerlo. Y esto está pasando en líneas importantes como la de frutos secos, que han sufrido grandes cambios con bajadas de garantizados e incrementos de franquicias», ha indicado Alejandro García-Gasco.

### LOS FENÓMENOS EXTRAORDINARIOS DEBEN SUFRAGARSE CON FONDOS EXTRAORDINARIOS

AGROSEGURO. Unión de Uniones ha enviado a ENESA sus propuestas, en las que recoge mejoras en el funcionamiento del seguro, sus líneas y sus contrataciones. La organización está de acuerdo en la utilidad del seguro y considera fundamental seguir incentivando su contratación, pero sobre reglas del juego claras y que vayan encaminadas a ayudar al agricultor y «no a continuar con el monopolio de Agroseguro».

La organización propone fiscalizar su trabajo y que tome mayor peso el Consorcio de Compensación de Seguros y ENESA se posicione al lado de los agricultores, que es a quien representa. De igual forma, señala que las comunidades autónomas deben aportar más al sistema, subvencionando al máximo los seguros agrarios como herramienta de gestión de riesgos de vital importancia para mantener las rentas de sus agricultores y ganaderos.

Asimismo, Unión de Uniones plantea la revisión de tarifas. Sostienen que conviene modular los que tienen baja contratación y los que tienen mucha demanda por el momento actual, como los daños por fauna salvaje cuya cobertura debe ser aumentada según la organización. Para finalizar, UPA añade que los fenómenos extraordinarios como algunos que se están produciendo en los últimos años deben sufragarse con fondos extraordinarios.

JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024 **La Tribuna** 

### LONJAS

| MERCADO DE TAL                                                           | AVER              | A                   | Avena rubia                                          | s/c               | s/c               | Cerdos                                                     | P.actual          | P.anterior         | Trigo de fuerza                                 | s/c              | 320                | L grandes (63 -73 gr.)                                  | 2,72              | 2,73              | Corderos de 11,1 a 15 kg                                              | 5,67             | 5,67            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Semana del 19 de junio                                                   |                   |                     | Avena blanca                                         | s/c               | s/c               | Cerdo graso                                                | 2,03              | 2,02               | Trigo de media fuerza                           | s/c              | 300                | M medianos (53 - 63 gr.)                                | 2,59              | 2,60              | Corderos de 15,1 a 19 kg                                              | 4,87             | 4,87            |
| Ganado de más de un año                                                  |                   |                     | Trigo duro                                           | s/c               | s/c               | Cerdo normal                                               | 1,81              | 1,80               | Extensibles: Chamorro                           | s/c              | s/c                | S pequeños (menos 53 gr.)                               | 2,26              | 2,27              | Corderos de 19,1 a 23 kg                                              | 4,70             | 4,70            |
| Ovino de vida y abasto                                                   | P.actual          | P.anterior          | Trigo pienso                                         | 224               | 228               | Cerdo selecto                                              | 1,82              | 1,81               | Aragón<br>Panificables                          | s/c              | s/c<br>241         | Granja<br>Colling popuda                                | P.actual          | P.anterior        | Corderos de 25,1 a 28 kg                                              | 4,64             | 4,64<br>4,26    |
| De 9,1 a 11 Kg<br>De 15,1 a 19 Kg                                        | 6,00<br>4,52      | 6,00<br>4,52        | Trigo fuerza +300w<br>Trigo blando panificable       | s/c<br>240        | s/c<br>245        | Base Porcino base canal 2 <sup>a</sup>                     | P.actual<br>s/c   | P.anterior<br>s/c  | Forrajeros (Pané, Anzada)                       | s/c<br>s/c       | 221                | Gallina pesada<br>Gallina semipesada                    | 0,35<br>0,23-0,35 | 0,35<br>0,21-0,33 | Cordero de 28,1 - 34 kg<br>Cordero más de 34 kg                       | 4,26<br>s/c      | 4,26<br>s/c     |
| De 19,1 a 23 Kg                                                          | 4,43              | 4,43                | Yeros                                                | s/c               | s/c               | Porcino ibérico pienso 1ª                                  | s/c               | s/c                | Avena Blanca                                    | s/c              | 257                | Gallina ligera                                          | 0,18-0,22         | 0,16-0,20         | Cordero 23.1 - 25.4 ka con iap                                        | 4,79             | 4,79            |
| De 23,1 a 25,4 Kg                                                        | 4,36              | 4,36                | Veza                                                 | s/c               | s/c               | ,                                                          | -,-               | 4, -               | Avena Rubia                                     | s/c              | 267                | Gallo pesado                                            | 0,03              | 0,03              | Cordero 25,5 - 28 kg con igp                                          | 4,61             | 4,61            |
| De 25,5 a 28 Kg                                                          | 4,32              | 4,32                | Guisante                                             | s/c               | s/c               |                                                            |                   |                    | Centeno                                         | s/c              | 204                | Pollos                                                  | P.actual          | P.anterior        | Oveja primera                                                         | 1,10             | 1,10            |
| De 28,1 a 34 Kg                                                          | 3,90              | 3,90                | Triticale                                            | 217               | 221               | MERCADO DE BE                                              | LLPUIG            |                    | Triticales                                      | s/c              | 212                | Vivo estándar                                           | 1,40              | 1,40              | Oveja segunda                                                         | 0,55             | 0,55            |
| Más de 34 kg                                                             | s/c               | s/c                 | Centeno                                              | s/c               | s/c               | Cotización de la semana 25                                 |                   |                    | Maíz secadero                                   | s/c              | 218                | Vivo asador                                             | 1,40              | 1,40              |                                                                       | P.actual         | P.anterior      |
|                                                                          | P.actual          | P.anterior          | Pipa Girasol                                         | s/c               | s/c               | Broiler (vivo)                                             |                   | P.anterior         |                                                 |                  | P.anterior         |                                                         |                   |                   | Cordero 11 - 16 kg                                                    | 5,15             | 5,15            |
| Vida talaverana<br>Vida merina                                           | 70<br>88          | 70<br>88            | Garbanzos<br>Carne ecológica (5 de junio)            | s/c               | s/c               | Pollo broiler<br>Pollo amarillo                            | 1,42<br>1,43      | 1,42<br>1,43       | Alfalfa rama campo 1ª<br>Pipa girasol (9.2,44)  | 150<br>s/c       | 150<br>s/c         | MERCADO DE TO                                           | I FDO             |                   | Cordero 16,1 - 19 kg<br>Cordero 19.1 - 23 ka                          | 4,55<br>4,45     | 4,55<br>4,45    |
| Vida manchega                                                            | 90                | 90                  | Precios euro por kilo                                | P.actual          | P.anterior        | Pollo sacrificado (canal)                                  | P.actual          | P.anterior         | Yeros (8% máx. impur.) depósito                 | s/c              | s/c                | Precios indicativos. Sesión 14                          |                   |                   | Cordero 23,1 - 25 kg                                                  | 4.48             | 4,48            |
| Reproductor talaverano                                                   | 100               | 100                 | Ternera (200-250 kg.)                                | 5,80              | 5,70              | Blanco                                                     | 2,73              | 2,73               | Veza grano (10% máx.imp.)depósi                 |                  | s/c                | Cereales (07 de junio)                                  | P.actual          | P.anterior        | Cordero 25,1 - 28 kg                                                  | 4,30             | 4,30            |
| Reproductor manchego                                                     | 180               | 180                 | Añojo (hasta 300 kg.)                                | s/c               | s/c               | Amarillo                                                   | 2,46              | 2,46               | Lenteja castellana                              | s/c              | s/c                | Maíz                                                    | 231               | 233               | Cabrito                                                               | P.actual         | P.anterior      |
| Ovejas                                                                   | P.actual          | P.anterior          | Cordero lechal (5-7,5 kg.)                           | s/c               | s/c               | Gallinas euros / kg. vivo                                  | P.actual          | P.anterior         | Corderos sin I.G.P.                             |                  | P.anterior         | Cebada pienso + 62 kg/hl                                | s/c               | 204               | Cabrito lechal de 6 a 10 kg                                           | 5,08             | 5,08            |
| Talaverana de abasto                                                     | 0,95              | 0,85                | Cerdo blanco (90-100 kg.)                            | s/c               | s/c               | Ligeras                                                    | 0,08              | 0,08               | Media 10 kilos                                  | 5,13             | 5,13               | Cebada - de 62 kg/hl                                    | s/c               | 196               |                                                                       |                  |                 |
| Merina de abasto                                                         | 0,95              | 0,85                | Cereales ecológicos (5 de junio)                     | D 1 1             | D 1 :             | Semipesadas de 1,9 a 2,1 kg                                | 0,37              | 0,37               | De 10,5 a 15 kilos                              | 5,13             | 5,13               | Avena rubia                                             | s/c               | s/c               | Caza (sesión de 7 de febrero)                                         |                  | D 1 :           |
| Caprino vida y abasto - cabrito Cabrito lechal 7-10 kg.                  | P.actual<br>4,85  | P.anterior 4,85     | Precios euro por tonelada<br>Cebada                  | P.actual<br>s/c   | P.anterior<br>s/c | Semipesadas de 2,1 a 2,3 kg<br>Semipesadas de 2,3 a 2,5 kg | 0,38<br>0,39      | 0,38<br>0,39       | De 15,1 a 19 kilos<br>De 19.1 a 23 kilos        | 4,65<br>4,59     | 4,65<br>4,59       | Avena blanca<br>Trigo duro                              | s/c<br>s/c        | s/c<br>s/c        | Caza mayor<br>Ciervo                                                  | P.actual<br>2,55 | P.anterior 2,55 |
| Vida y abasto - cabra y macho                                            | P.actual          | P.anterior          | Avena                                                | s/c               | s/c               | Pesadas                                                    | 0,35              | 0,35               | De 23,1 a 25,4 kilos                            | 4,56             | 4,56               | Trigo Pienso +72 kg                                     | s/c               | 232               | Jabalí                                                                | 1,75             | 1,75            |
| Cabras con cría, varias razas                                            | 105               | 105                 | Trigo pienso                                         | s/c               | s/c               | Gallo                                                      | 0,03              | 0,03               | De 25,5 a 28 kilos                              | 4,53             | 4,53               | Trigo Fuerza+300w                                       | s/c               | s/c               | Gamo                                                                  | 2,00             | 2,00            |
| Chiva próxima primer parto                                               | 140               | 140                 | Trigo duro                                           | s/c               | s/c               | Huevos blancos y morenos                                   | P.actual          | P.anterior         | De 28,1 a 34 kilos                              | 4,11             | 4,11               | Trigo Media Fuerza                                      | s/c               | s/c               | Corzo                                                                 | 1,80             | 1,80            |
| Macho reproductor, varias razas                                          | 200               | 200                 | Trigo blando                                         | s/c               | s/c               | XL                                                         | 2,22              | 2,23               | De más de 34 kilos                              | s/c              | s/c                | Trigo panificable                                       | s/c               | 250               | Muflón                                                                | 0,50             | 0,50            |
| Cabra de abasto                                                          | P.actual          | P.anterior          | Maíz                                                 | s/c               | s/c               | L                                                          | 1,70              | 1,71               |                                                 |                  | P.anterior         | Trigo chamorro                                          | s/c               | s/c               |                                                                       | P.actual         | P.anterior      |
| Cabra de abasto                                                          | 0,75              | 0,75                | Veza                                                 | s/c               | s/c               | M                                                          | 1,52              | 1,53               | Comuna                                          | 3,15             | 3,15               | Yeros                                                   | s/c               | s/c               | Perdiz Roja Autóctona                                                 | s/c              | s/c             |
| Vacuno                                                                   | Destrol           | Destrict            | Guisante                                             | s/c               | s/c               | S                                                          | 1,27              | 1,28               | Marcona                                         | 5,40             | 5,40               | Trigo Tipo Aragón                                       | s/c               | s/c<br>s/c        | Conejo de tiro                                                        | s/c              | s/c             |
| De vida<br>Ternero frisón 1-3 semanas (ud.)                              | P.actual 50       | P.anterior 50       | Paja<br>Heno                                         | s/c<br>120        | s/c<br>120        | Conejo (5 sobre granja / 200 uds.) Joven 1,9 a 2,1 kg.     | P.actual<br>2,35  | P.anterior 2,35    | Largueta<br>Guara                               | 4,20<br>3,25     | 4,20<br>3,25       | Veza<br>Guisante                                        | s/c<br>s/c        | s/c<br>s/c        | Perdiz roja<br>Liebre (pieza sin eviscerar)                           | s/c<br>s/c       | s/c<br>s/c      |
| Ternera frisona 1-3 semanas (ud.)                                        | 110               | 110                 | Centeno                                              | s/c               | s/c               | Adulto                                                     | 2,30              | 2,30               | Ecológica                                       | 5,20             | 5,20               | Triticale                                               | s/c               | s/c               | Liebre (pieza sili eviscerar)                                         | 3/0              | 3/0             |
| Ternero cruzado 1-3 semanas (ud.)                                        |                   | 190                 | Triticale                                            | s/c               | s/c               | Cordero                                                    | P.actual          | P.anterior         | Pistacho (euros/kilo) (9 de mayo)               |                  | P.anterior         | Centeno                                                 | s/c               | s/c               | Vacuno para sacrificio (27 de mayo)                                   | P.actual         | P.anterior      |
| Ternera cruzada 1-3 semanas (ud.)                                        | 160               | 160                 | Aceite de oliva ecológico (5 de j                    | unio)             |                   | De 19 a 23 kgs                                             | 5,00              | 5,00               | Convencional                                    |                  |                    | Garbanzo                                                | s/c               | s/c               | Hembra 210/270 Kg/canal E                                             | 4,04             | 4,04            |
| Ternero frisón 6 meses (ud.)                                             | 230               | 230                 | Precios por kilo sobre camión                        | P.actual          | P.anterior        | De 23 a 25 kgs                                             | 4,55              | 4,55               | Kerman abierto limpio 18-20                     | 8,60             | 8,60               | Huevos jaula (24 de mayo)                               | P.actual          | P.anterior        | Hembra 210/270 KG/canal U                                             | 3,88             | 3,88            |
| Tern. frisona 6 meses cárnica (ud.                                       |                   | 280                 | Virgen extra                                         | 8,70              | 8,70              | De 25 a 27 kgs                                             | 4,25              | 4,25               | Kerman abierto limpio 20-22                     | 7,90             | 7,90               | XL-Supergrandes (+73 Grs)                               | 2,19              | 2,19              | Hembra 210/270 Kg/canal R                                             | 3,71             | 3,71            |
| Tern. frisona 6 meses láctea (ud.)                                       |                   | 550                 |                                                      |                   |                   | De 27 a 29 kgs                                             | 4,00              | 4,00               | Kerman abierto limpio 23-25                     | 7,60             | 7,60               | L-Grandes (63-73 Grs)                                   | 1,76              | 1,78              | Hembra 210/270 Kg/canal O                                             | 3,44             | 3,44            |
| Ternero cruzado 1ª (200 kg.) (e/kg<br>Ternero cruzado 2ª (200 kg.) (e/kg |                   | 3,99<br>3,15        |                                                      |                   |                   | De 29 o más kgs                                            | 3,65              | 3,65               | Kerman abierto limpio +26                       | s/c<br>15,75     | s/c<br>15,75       | M-Medianos (53-63 Grs)                                  | 1,52<br>1,28      | 1,54<br>1,30      | Hembra más de 270 Kg/canal<br>Machos menos de 300 Kg/canal            | 3,72<br>3,85     | 3,72<br>3,88    |
| Ternera cruzada 1ª (200 kg.) (e/kg                                       |                   | 2,88                | MERCADO DE SEG                                       | OVIA              |                   | Cerdo<br>Selecto                                           | P.actual<br>1,83  | P.anterior<br>1,82 | Kerman grano<br>Larnaka grano                   | 15,15<br>S/C     | 15,75<br>S/C       | S-Pequeños (-53 Grs.) Huevos suelo (24 de mayo)         | P.actual          | P.anterior        | Machos 300/370 Kg/canal E                                             | 3,95             | 3,00<br>3,98    |
| Ternera cruzada 2ª (200 kg.) (e/kg                                       |                   | 2,35                | Cotización del 13 de junio                           |                   |                   | Normal                                                     | 1,82              | 1,81               | Ecológico<br>Ecológico                          | 3/0              | 3/0                | XL-Supergrandes (+73 Grs)                               | 2,37              | 2,37              | Machos 300/370 Kg/canal U                                             | 3,86             | 3,89            |
| Ternero del país (200 kg.) (e/kg.)                                       | 2,22              | 2,22                | Ovino                                                |                   |                   | Graso                                                      | 1,81              | 1,80               | Kerman abierto limpio 18-20                     | 9,00             | 9,00               | L-Grandes (63-73 Grs)                                   | 1,94              | 1,96              | Machos 300/370 Kg/canal R                                             | 3,64             | 3,67            |
| Ternera del país (200 kg.) (e/kg.)                                       | s/c               | s/c                 | Kg. vivo sobre granja                                | P.actual          | P.anterior        | Cochinillo (unidad)                                        | 72                | 73                 | Kerman abierto limpio 20-22                     | 8,30             | 8,30               | M-Medianos (53-63 Grs)                                  | 1,70              | 1,72              | Machos 300/370 Kg/canal 0                                             | 3,35             | 3,38            |
| Vaca avileña                                                             | 1.000             | 1.000               | Cordero extra IGP                                    | 7,75              | 7,65              | Caracol                                                    | P.actual          | P.anterior         | Kerman abierto limpio 23-25                     | 7,80             | 7,80               | S-Pequeños (-53 Grs.)                                   | 1,46              | 1,48              | Machos más de 370 Kg/canal                                            | 3,74             | 3,75            |
| Vaca retinta                                                             | 1.050             | 1.050               | Cordero Segolechal                                   | 7,09              | 6,99              | Caracol de comercio                                        | 10,00             | 10,00              | Kerman abierto limpio +26                       | s/c              | s/c                |                                                         |                   |                   | Frisón R                                                              | 3,29             | 3,32            |
| Vaca cruzada  De abasto vivo (euros klilo)                               | 1.050<br>P.actual | 1.050<br>P.anterior | Lechal 10-12 kg<br>Cordero Nodriza y 2ª              | 6,65<br>s/c       | 6,55<br>s/c       | Caracol de granja                                          | 5,00              | 5,00               | Kerman grano<br>Larnaka grano                   | 16,50<br>s/c     | 16,50<br>s/c       |                                                         |                   |                   | Frisón O<br>Frisón P                                                  | 3,26<br>3,05     | 3,29<br>3,08    |
| Ternera cruzada 400-500 kg.                                              | 3,11              | 3,11                | Lechal 12-15 kg                                      | 5,87              | 5,87              |                                                            |                   |                    | Larnaka grano                                   | 3/0              | 3/0                | MERCADO DE CI                                           | UDAD R            | EAL               | Vaca E                                                                | 2,60             | 2,60            |
| Ternera cruzada +500 kg.                                                 | 3,07              | 3,07                | Recental 15-19 kg                                    | 5,22              | 5,22              | MERCADO DE AL                                              | BACETI            | Ε                  |                                                 |                  |                    | Cotizaciones de 19 de junio                             |                   |                   | Vaca U                                                                | 2,39             | 2,39            |
| Ternera del país                                                         | 2,90              | 2,90                | Pascual 19-23 kg                                     | 4,83              | 4,83              | Precios indicativos del 13 de j                            | unio              |                    | MERCADO DE LER                                  | MA               |                    | Cereales (euros/tonelada)                               | P.actual          | P.anterior        | Vaca R                                                                | 1,96             | 1,96            |
| Añojo cruzado 450-500 kg.                                                | s/c               | s/c                 | Pascual 23-25 kg                                     | 4,59              | 4,59              | Ganado de menos de un año                                  |                   |                    | Cotizaciones de 14 de junio                     |                  |                    | Cebada maltería                                         | s/c               | s/c               | Vaca 0                                                                | 1,83             | 1,83            |
| Añojo cruzado 500-550 kg.                                                | 3,30              | 3,30                | Pascual 25-28 kg                                     | 4,42              | 4,42              | Cordero manchego con I.G.P.                                | P.actual          | P.anterior         |                                                 |                  | P.anterior         | Cebada Pienso (+ 62 Kg/HI)                              | 180               | 185               | Vaca P                                                                | 1,53             | 1,53            |
| Añojo cruzado +550 kg.                                                   | 3,29              | 3,29                | Cordero grande 28-34 kg                              | 4,09              | 4,09              | Corderos hasta 10 kg                                       | 5,25              | 5,25               | Trigo tipo III                                  | 210              | 219                | Cebada Pienso (- 62 Kg/HI)                              | 174               | 179               |                                                                       | P.actual         | P.anterior      |
| Añojo del país<br>Toro del país                                          | 3,00<br>0,87      | 3,00<br>0,87        | Ovejas desvieje 1ª 50 kg<br>Ovejas desvieje 2ª 50 kg | 1,20<br>0,60      | 1,10<br>0,50      | Corderos de 10,5 a 15 kg<br>Corderos de 15.1 a 19 kg       | 5,25<br>4,77      | 5,25<br>4,77       | Cebada dos carreras Porcino cebado (euros/kilo) | 198              | 207<br>P.anterior  | Trigo gran fuerza (+300w)<br>Trigo media fuerza (-300W) | s/c<br>s/c        | s/c<br>s/c        | Ternero cruzado base 200 Kg prim.<br>Ternero cruzado base 200 Kg seg. | 2,89<br>2,61     | 2,92<br>2,64    |
| Toro charolaise y limousine                                              | 1,03              | 1,03                | Cereales                                             | 0,00              | 0,30              | Corderos de 19.1 a 23 kg                                   | 4,71              | 4,71               | Selecto                                         | P.actual<br>1,83 | 1,82               | Trigos Chamorro                                         | s/c               | s/c               | Ternero país base 200 kg primera                                      | 1,83             | 1,86            |
| Vacas distintas razas                                                    | 1,33              | 1,31                | Tm en origen                                         | P.actual          | P.anterior        | Corderos de 23,1 a 25,4 kg                                 | 4,68              | 4,68               | Normal                                          | 1,82             | 1,81               | Trigos panificables                                     | s/c               | s/c               | Ternero país base 200 kg segundo                                      | 1,73             | 1,76            |
| Vaca charolaise y limousina                                              | 1,39              | 1,37                | Cebada de 62 kg/hl                                   | 198               | 207               | Corderos de 25,5 a 28 kg                                   | 4,65              | 4,65               | Graso                                           | 1,81             | 1,80               | Trigos forrajeros                                       | s/c               | s/c               | Ternera cruzada base 200 primera                                      |                  | 2,17            |
| De abasto canal (euros klilo)                                            | P.actual          | P.anterior          | Trigo pienso 72 kg/hl                                | 210               | 219               | Corderos de 28,1 a 34 kg                                   | 4,23              | 4,23               | Cerdas desvieje                                 | 0,91             | 0,97               | Avena pienso                                            | s/c               | s/c               | Ternera cruzada base 200 segunda                                      | 1,89             | 1,89            |
| Ternera cruzada 180-240 kg. U                                            | 5,55              | 5,55                | Colza 9-2-42 (Hump-Imp-Gras)                         | s/c               | s/c               | Corderos de más de 34 kg                                   | s/c               | s/c                | Lechones (unidad)                               |                  | P.anterior         | Avena rubia previsión                                   | s/c               | s/c               | Ternera país base 200kg primera                                       | 1,44             | 1,44            |
| Ternera cruzada 180-240 kg. R                                            | 5,38              | 5,38                | Avena                                                | 251               | 260               | Oveja Extra                                                | 1,15              | 1,15               | Lechón tipo Lerma                               | 72               | 73                 | Centeno                                                 | s/c               | s/c               | Ternera país base 200 kg segunda                                      | 1,26             | 1,26            |
| Ternera cruzada 241-270 kg. U                                            | 5,52              | 5,52                | Girasol 9-2-44<br>Centeno                            | s/c<br>185        | s/c<br>194        | Oveja primera                                              | 0,65              | 0,65<br>s/c        | Vacuno (euros/kilo)<br>Ternera carne blanca     | P.actual<br>5,35 | P.anterior<br>5,35 | Triticales<br>Maíz secadero                             | S/C               | s/c<br>220        | Vaca desecho cruzada primera<br>Vaca desecho cruzada segunda          | 0,68<br>0,58     | 0,68            |
| Ternera cruzada 241-270 kg. R<br>Ternera cruzada +270 kg. U              | 5,41<br>5,53      | 5,41<br>5,53        | Paja paquete empacada                                | 100<br>75         | 75                | Lana<br>Cabrito y oveja                                    | s/c<br>P.actual   | P.anterior         | Ternera carne rosada                            | 5,35<br>5,19     | 5,35<br>5,19       | Leguminosas                                             | 215<br>P.actual   | P.anterior        | Vaca desecho país primera                                             | 0,36             | 0,58<br>0,48    |
| Ternera cruzada +270 kg. R                                               | 5,43              | 5,43                | Vacuno                                               | 13                | 13                | Cabrito 'fino' de 7 a 9 kg                                 | 5,04              | 5,04               | Añojo extra                                     | 5,18             | 5,18               | Heno de avena paquete grande                            |                   | 110               | Vaca desecho país segunda                                             | 0,38             | 0,38            |
| Añojo cruzado -330 kg. U                                                 | 5,59              | 5,59                | Kg canal sobre matadero                              | P.actual          | P.anterior        | Basto de 7 a 10 kg                                         | 4,53              | 4,53               | Añojo primera                                   | 4,89             | 4,89               | Heno de alfalfa paq. grande                             | 175               | 185               | ·                                                                     | -,               | -,              |
| Añojo cruzado -330 kg. R                                                 | 5,42              | 5,42                | Macho 331-370 kg (R,U)                               | 5,32              | 5,33              | Graso                                                      | s/c               | s/c                | Añojo corriente                                 | 4,78             | 4,78               | Veza grano (max. 10% Cereal)                            | s/c               | s/c               | Melón y sandía (27 de septiembre)                                     | P.actual         | P.anterior      |
| Añojo cruzado 331-370 kg. U                                              | 5,59              | 5,59                | Hembra 241-270kg                                     | 5,36              | 5,36              | Oveja extra                                                | 1,15              | 1,15               | Vaca extra                                      | 3,00             | 3,00               | Yero grano (max. 10% Cereal)                            | s/c               | s/c               | Melón IGP                                                             | s/c              | s/c             |
| Añojo cruzado 331-370 kg. R                                              | 5,44              | 5,44                | Pinto media pesos (R,O)                              | 4,82              | 4,82              | Lana entrefina corriente                                   | s/c               | s/c                | Vaca primera                                    | 2,50             | 2,50               | Guisantes                                               | 268               | 268               | Categoría extra                                                       | 0,29             | 0,29            |
| Añojo cruzado +371 kg. U                                                 | 5,59<br>5.42      | 5,59<br>5.42        | Porcino                                              | Darket            | Dankerin          | Leche (10 de mayo)                                         | P.actual<br>19,23 | P.anterior         | Vaca segunda<br>Vaca industria                  | 2,00             | 2,00<br>1,56       | Leguminosas (20/50% cereal)                             | S/C               | S/C               | Primera categoría                                                     | 0,26             | 0,26            |
| Añojo cruzado +371 kg. R                                                 | 5,43              | 5,43                | Cochinillos<br>Cochinillo Segovia 'Marca Garantí     | P.actual<br>a' 60 | P.anterior 60     | Leche oveja con D.O.                                       | 12,00             | 19,23<br>12,00     | vaca industria                                  | 1,56             | 1,56               | Oleaginosas                                             | P.actual          | P.anterior<br>s/c | Segunda categoría                                                     | 0,17<br>0,19     | 0,17<br>0,19    |
| Cereales (6 de junio) Precios euro por tonelada                          | P.actual          | P.anterior          | Cochinillo 4,5-7 kg                                  | а 60<br>54        | 54                | Leche oveja sin D.O.<br>Leche de cabra                     | 11,13             | 12,00              |                                                 |                  |                    | Colza (9% hdad. 2% imp. 44%<br>Pipa de girasol          | grasa) s/c<br>s/c | s/c<br>s/c        | Negra sin pepitas 1 cat. sandía<br>Negra sin pepitas 2 cat. sandía    | 0,19             | 0,19            |
| Maíz                                                                     | 232               | 235                 | Cerdas                                               | P.actual          | P.anterior        | Cereales (6 de junio)                                      | P.actual          | P.anterior         | MERCADO DEL EB                                  | RO               |                    | Girasol alto oleico                                     | s/c               | s/c               | Negra con pepitas 1 cat. sandía                                       | s/c              | s/c             |
| Cebada +62 kg/HI                                                         | 209               | 214                 | Cerda desvieje extra                                 | 0,83              | 0,87              | Cebada maltería                                            | s/c               | s/c                | Precios correspondientes al 17 d                |                  |                    | Cordero (sesión 29 de mayo)                             | •                 | **                | Negra con pepitas 2 cat. sandía                                       | s/c              | s/c             |
| Cebada -62 Kg/HI                                                         | 199               | 203                 | Cerda desvieje 1ª                                    | 0,74              | 0,78              | Pienso (+ 62 Kg/HI)                                        | s/c               | s/c                | Huevos                                          |                  | P.anterior         | Cordero tipo manchego                                   | P.actual          | P.anterior        | Blancas primera cat. sandía                                           | 0,19             | 0,19            |
| Cebada Caballar                                                          | 209               | 214                 |                                                      |                   |                   | Pienso (- 62 Kg/HI)                                        | s/c               | s/c                | XL super grandes (+73 gr.)                      | 2,88             | 2,89               | Corderos hasta 11 kg                                    | 5,77              | 5,67              | Blanca segunda cat. sandía                                            | 0,14             | 0,14            |
|                                                                          |                   |                     |                                                      |                   |                   |                                                            |                   |                    |                                                 |                  |                    |                                                         |                   |                   |                                                                       |                  |                 |



VISOCIEDAD-CULTURA

### DÉCIMO ANIVERSARIO | UNA INTENSA JORNADA PARA CELEBRAR



El soberano, acompañado de la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se mostró agradecido durante los actos conmemorativos de su llegada al trono. / CHEMA MOYA (EFE)

## El rey renueva su compromiso y entrega con España pese a su «coste personal»

Felipe VI reivindica la coherencia El lema 'Servicio, compromiso que guía sus actos, siempre leales y deber' elegido para esta fecha a los valores de la Constitución

es su declaración de intenciones

El monarca recuerda la jura de la Carta Magna de la princesa de Asturias como garantía de futuro

**OTR-PRESS** / MADRID

Una década después de subir al trono, el rey Felipe VI reafirmó ayer su compromiso con la Constitución en el ejercicio de sus responsabilidades así como la coherencia que ha guiado y seguirá guiando todos sus actos, pese al «coste personal» de los mismos.

En una intensa jornada de actos, en los que estuvo acompañado de la reina Letizia, así como de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, para conmemorar su proclamación, don Felipe quiso hacer un «balance con serenidad y perspectiva» de estos 10 años de reinado.

En su primer discurso como monarca ante las Cortes aquel 19 de junio de 2014, compartió con todos los españoles su «compromiso firme de total entrega a España, fundamentado en el texto constitucional». Y en ese camino continúa dos lustros después: «A la Constitución y a sus valores me he ceñido, y me ceñiré siempre, en el cumplimiento de mis responsabilidades», recalcó, asegurando que le sirven de «guía» en el ejercicio de sus funciones y que reflejan «el compromiso de un rey constitucional, que trasciende la exigencia del deber».

«Hoy me reafirmo con entusiasmo y determinación en aquel compromiso que ha permeado cada gesto y cada palabra en la década transcurrida», señaló el hijo de Juan Carlos I, que precisó que en este tiempo ha procurado que este propósito se consolidara en sus ac-

### LAS FRASES

«Me reafirmo con entusiasmo en aquel compromiso que ha permeado cada gesto y cada palabra»

### «Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos»

«El servicio es inherente y parte medular del propósito de la Corona»

tuaciones como jefe de Estado. «Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos», prosiguió el monarca, que defendió que «esa actitud es la base de la integridad e implica ser fieles a nuestros principios y valores en todas nuestras decisiones y actos».

Implica también, admitió el rey, «esforzarse en escuchar, en discernir lo que es correcto de lo que no lo es, y en actuar de forma responsable con ese discernimiento, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar»

Con estas palabras, Felipe VI quiso referirse a las medidas que se ha visto obligado a adoptar en estos 10 años para preservar la imagen de la Corona y que le obligaron primero a romper con su hermana la infanta Cristina, a quien retiró el título de duquesa de Palma, y luego a distanciarse de su padre, a cuya herencia renunció y a quien retiró su asignación en marzo de 2020, meses antes de que se trasladara a Emiratos Árabes Unidos.

«Coherencia e integridad son los criterios sobre los que deben basarse siempre los actos de la Corona y el ejercicio de las funciones que la Constitución le encomienda a la Jefatura del Estado», defendió el rey, para quien con ello la Corona contribuye, «por su vocación integradora, a la estabilidad de nuestro sistema institucional y a la cohesión de nuestra sociedad».

El monarca se refirió igualmente al lema que ha elegido para el emJUEVES 20 DE JUNIO DE 2024 La Tribuna

blema de este décimo aniversario, *Servicio, compromiso y deber*, que según incidió han sido los «pilares» en su desempeño. Servicio, indicó, «porque es inherente y parte medular del propósito de la Corona», la cual, puntualizó «está siempre en permanente proceso de adaptación para afrontar los retos y dificultades de nuestra sociedad». Un servicio, acotó, que «se impregna de los intereses, inquietudes y aspiraciones de todos los españoles».

Por lo que se refiere al compromiso, este es «entendido como obligación asumida», con la Constitución, «con los valores que sustentan nuestra convivencia democrática y con los principios éticos y morales que consideramos universales». Dicho compromiso, incidió, «tiene continuidad en la Princesa de Asturias» como se manifestó con su juramento de la Constitución tras alcanzar la mayoría de

# Apunta que del sentido del deber emerge la voluntad de actuar siempre del modo correcto

edad. Y por último, deber, explicó, «porque del sentido del deber emerge la voluntad de actuar siempre del modo más correcto y de cumplir las obligaciones de manera íntegra y ejemplar».

Así, resumió, los tres «son elementos inseparables de un todo, actúan en equilibrio y se refuerzan entre sí y articulan el ejercicio de mis responsabilidades en defensa de los intereses generales de España».

**ELOGIO A LA REINA.** Por otra parte, Felipe VI quiso tener unas palabras de elogio hacia doña Letizia, a quien agradeció su «gran apoyo» en estos años. Siempre se ha dicho que forman un buen tándem y que se complementan a la perfección. De ahí, sus palabras. «Con voluntad, dedicación y sensibilidad, su actividad institucional ha contribuido enormemente a dar visibilidad y atención a las necesidades de las personas, especialmente las más vulnerables», resaltó.

También quiso mencionar a sus hijas y su «creciente apoyo». La princesa Leonor y la infanta Sofía, apuntó, «han empezado a vivir y comprender, con necesario espíritu crítico y afán de aprendizaje», al igual que los jóvenes de su generación, «las realidades de nuestra vida colectiva y las complejas dinámicas del mundo».

«Solidaridad, unidad y diversidad son valores que están protegidos en nuestro texto constitucional», resumió.

«Servicio, compromiso y deber son principios de acción que guían la labor diaria de la Corona», agregó. «Sobre esta base seguiré adelante con mis obligaciones inherentes a la Jefatura del Estado», prometió el monarca.

## CUANDO DON FELIPE Y DOÑA LETIZIA SON PAPÁ Y MAMÁ

La princesa Leonor y la infanta Sofía sorprenden a su progenitor con un brindis de agradecimiento 'fuera de guion', que el monarca recibió con gran emoción

**AGENCIAS** / MADRID

Fue la anécdota del día y también uno de los momentos más emotivos de la celebración cuando la princesa Leonor y la infanta Sofía sorprendieron a su padre, el rey Felipe VI, con un brindis *fuera de guion* en el marco de un almuerzo con civiles condecorados y autoridades en el Palacio Real para conmemorar el décimo aniversario de la coronación del monarca.

«Mamá, papá, majestades, perdón por colarnos, pero también nosotras tenemos algo que decir», comenzaron las hermanas, ante un visiblemente sorprendido Felipe VI. Tras agradecer su asistencia a los invitados al almuerzo, la menor de ellas reivindicó todo lo aprendido durante estos 10 años, «lo que significa el compromiso» que los cuatro tienen «con todos los españoles», apuntó Sofía.

La heredera le tomó el relevo para pedir a los asistentes unirse en un brindis. «Por nuestra madre y nuestro padre, por nuestros reyes, porque desde que nacimos nos han enseñado el valor de esta institución, de la Corona, su utilidad para nuestra sociedad y su propósito de servir a todos», prosiguió. «Mamá, papá, gracias», concluyó la infanta. Pocas veces se había visto al rey tan emocionado y colmado de orgullo. Tras sus palabras, ambas se acercaron primero a la reina y luego a don Felipe para darles un beso y se repitió el brindis

La comida tuvo lugar después de que el monarca pronunciara unas breves palabras dedicadas a los condecorados, que se sentaron intercalados entre las autoridades.

«Es una distribución un tanto original o distinta debido a la naturaleza de esta celebración. Queremos que todos estén en el mismo plano (...) Es una manera de mezclarnos y tener conversaciones y conoceros», justificó el rey sobre el reparto, que situó a la princesa y a la infanta en los respectivos extremos de la mesa.

Don Felipe remarcó: «Brindemos todos juntos por lo que hacéis y por cómo lo hacéis. Todos juntos por España. Vuestros actos nos inspiran a todos, vuestro espíritu de servicio es un modelo a seguir para cada uno de nosotros».

De menú, los comensales tomaron terciopelo de remolacha con binzas de tomate y bogavante, seguido de bonito en escabeche al vinagre balsámico de moscatel con algas frescas, y de postre, milhojas de chocolate con turrón









1 · La princesa Leonor (d) y la infanta Sofía sorprendieron con un improvisado brindis en el que agradecieron el «ejemplo» de sus padres. 2 · El rey, durante su breve discurso en el almuerzo celebrado en el Palacio Real. 4 · Felipe VI se mostró muy emocionado tras las palabras de sus hijas. 4 · El acto contó con más de un centenar de asistentes. / POOL-CASA REAL

de Jijona, acompañados por vinos blanco, tinto y cava.

La comida fue elaborada por María José San Román, la chef vallisoletana afincada en Alicante ganadora de la Medalla de las Bellas Artes 2022, entregada por los reyes el pasado mes de abril en Cádiz.

Al acto de condecoración y almuerzo posterior asistieron, adeTras sus palabras, ambas dieron un beso a sus padres y todos volvieron a alzar las copas más de los reyes y sus hijas el presidente, Pedro Sánchez; los presidentes del Congreso y Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, respectivamente; y otros poderes del Estado en ejercicio, como los presidentes del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

**EMILIANO GARCÍA-PAGE** PRESIDENTE DE LA JUNTA

«Los debates sobre la Monarquía o la República eran muy importantes cuando los reyes lo decidían todo»



92%

**RESPIRÓ AIRE CONTAMINADO.** Casi la totalidad de los castellano-manchegos respiró aire contaminado por encima de los límites legales en 2023, según el informe desarrollado por Ecologistas en Acción.



XV LEGISLATURA | SESIÓN DE CONTROL EN EL CONGRESO

## Feijóo y el secesionismo cercan a Sánchez con la regeneración y la financiación singular de Cataluña

El presidente responde a las críticas desvinculando el concierto económico de un pago para investir a Salvador Illa, pero mantiene que el Gobieno reconocerá la particularidad de la región



LA FRASE

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO PRESIDENTE DEL PP

«Pedro Sánchez es incompatible con la regeneración democrática. Pero su principal problema no es con el Consejo del Poder Judicial sino con la Justicia»



PEDRO SÁNCHEZ JEFE DEL GOBIERNO

«Lo que asumí con ERC fue el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica y reconocer una singularidad al pueblo de Cataluña»

### AGENCIAS / MADRID

La denominada regeneración democrática y el candente debate abierto por la financiación singular para Cataluña, centraron ayer las intervenciones de Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso. PP y los independentistas de ERC y Junts cercaron al socialista con preguntas punzantes destinadas a ponerle en un apuro, que el jefe del Ejecutivo despejó como pudo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, abrió el fuego afirmando que la figura de Pedro Sánchez «ya empieza a ser incompatible» con la regeneración democrática y le avisó que «su principal problema no es con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sino con la Justicia», en alusión a las investigaciones judiciales que afectan a su esposa y a su hermano.

A renglón seguido, preguntó al jefe del Ejecutivo si para él es regeneración democrática tener «un fiscal general del Estado al borde de la imputación», «romper en dos el Consejo Fiscal y obligar a los fiscales del Tribunal Supremo a actuar en contra de su conciencia» o «querer colar una ley para discriminar la libertad de prensa».

«¿Negar explicaciones a los españoles por la imputación de su entorno más directo es regeneración democrática? Un plan de regeneración democrática del señor Sánchez es como un manual de las buenas maneras del ministro Puente», ironizó. «No hay regeneración democrática en España posible mientras usted sea presidente», le espetó, cosechando una prolongada ovación de la bancada popular, al tiempo que le recordó el plan de regeneración que el PP presentó en enero de 2023 con 60 medidas que «afectan a todas las instituciones».

En su turno, Sánchez garantizó que su Ejecutivo «va a afrontar esa regeneración democrática», con o sin la oposición, y que lo hará en los «próximos tres años» aunque al PP se le haga «larga la legislatura».

Además, decidió convertirse en oposición a determinadas comunidades del PP para ahondar en su réplica. «Vamos a contrastar con las cosas que ustedes hacen allí donde gobiernan», comenzó para poner como ejemplo la eliminación de la oficina de lucha contra la corrupción de las Islas Baleares.

El líder socialista también tuvo que *torear* con los independentistas al hilo de la financiación singular catalana que impulsa su Gobierno para sumar los apoyos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que permitan la investidura de Salvador Illa en la Generalitat.

El dirigente de ERC, Pere Aragonès, terció en la polémica desde Barcelona para advertirle que no aceptará «un maquillaje» del actual sistema de reparto, precisando que lo que reclaman es una financiación al margen del régimen común, un «concierto catalán». En el mismo tono, le avisó que no debe inten-

**E** EL APUNTE

### El PP se abre a renovar el Poder Judicial

«Lo intentaremos si el PSOE no quiere romperlo», avanza el líder de la oposición

En el tira y afloja en que se ha convertido la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se mostró ayer dispuesto a actualizar el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato lleva cinco años caducado, «si el Gobierno no quiere romperlo».

«Lo vamos a intentar», manifestó en los pasillos del Congreso, antes de intervenir en la sesión de control al Gobierno, donde el jefe del Ejecutivo le culpó del «bloqueo» en la renovación de esta institución.

Tras las elecciones europeas, PSOE y PP han mostrado su disposición a retomar las negociaciones para desatascarlo, que ya estaban bastante avanzadas antes del parón de marzo por las citas electorales.

Eso sí, los populares han insistido en que esa renovación debe hacerse con mediación europea, como acordaron el año pasado el propio Feijóo y Pedro Sánchez, y sin chantajes.

Por lo pronto, no hay ninguna fecha para la próxima reunión, si bien desde Bruselas han dejado claro que esperan propuestas concretas de ambas formaciones antes de volver a sentarse a la mesa.

**AGENCIAS** 

tar «diluir» esa demanda «en un nuevo café para todos» y subrayó que Cataluña quiere «la llave de la caja».

Igual de incisiva, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, le preguntó si Cataluña sólo merece una financiación justa si coloca a Illa en el Govern y le reprochó que negocie «el dinero que merecemos los catalanes» a cambio de esa investidura. «Y si no consigue colocar a Illa, ¿qué?, ¿que nos den a todos?, le preguntó.

En su alegato de defensa, Sánchez se afanó en desvincular el reconocimiento de unas cuentas propias para Cataluña de las negociaciones por la investidura de Illa y recordó que pactó con ERC reformar el sistema de financiación territorial y «reconocer una singularidad al pueblo catalán».

JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024 La Tribuna

PUBLICIDAD17



18TOLEDO

La Tribuna JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024

### **EDUCACIÓN**

# ANPE califica el año de positivo y pide un colegio más en Ocaña

También constituir nuevos ciclos de Formación Profesional a medida de la demanda de las empresas que quieren mano de obra especializada

LT / TOLEDO

El sindicato de profesores ANPE ha hecho un balance positivo del curso escolar recién terminado asegurando que los acuerdos adoptados con la Consejería van por buen camino. Si bien hay algunas lagunas como el caso de Ocaña donde aseguran que los centros están saturados y es necesario construir un nuevo colegio público y también constituir nuevos ciclos de Formación Profesional a medida de la demanda de las empresas que quieren mano de obra especializada.

Martín Navarro, presidente, Julio Casarrubios, presidente provincial, y Pilar Sánchez, secretaria de organización, dicen que el cumplimiento del acuerdo con Educación se va realizando y destaca que van camino de las 18 y 23 horas lectivas y el año que viene serán 19 y 24 para atención directa al alumnado, aparte que siguen las 37 horas y media de jornada laboral.

Dan por buena la oferta de empleo público si bien dicen que lo importante es eliminar la tasa de reposición y que salgan tantos puestos como necesidades haya en los centros. La oferta para enseñanzas medias en 2025 será de 700 plazas.

Siguen reduciendo ratios con veintidós alumnos en Primaria, 32 en Bachillerato y 20 en Infantil aunque dicen que es necesario reforzar los cupos de apoyo.

Respecto a los interinos el año pasado hubo 1.000 plazas y este 1.600. Van a percibir el salario en ve-



Martín Navarro, Julio Casarrubios y Pilar Sánchez hicieron balance del curso.  $/ \, \text{LT}$ 

rano y se espera mejorar el cobro, además cuentan con una plataforma de solicitudes a la carta seleccionando las plazas disponibles.

Se ha hecho un plan de reducción de la burocracia casi llegando a la mitad el tiempo que dedican a este tipo de tareas que les alejan de los alumnos.

Dice que hay que mejorar la estabilidad de las plantillas y las compatibilidades en el caso de la Formación Profesional. Dan por buena la oferta de empleo público pero piden eliminar la tasa de reposición Su principal prioridad es la ley de la profesión docente y también reclaman incrementos en el complemento de nivel e integrar la Formación Profesional en Secundaria, donde dicen que han ganado un centenar de demandas judiciales.

Considera que es necesario mejorar el gasto para el funcionamiento de los centros, el plan de climatización (tanto por el frío como por las olas de calor), la dotación de enfermeras y de psicólogos.

**EDUCACIÓN** | COLEGIO SAN LUCAS Y MARÍA

# Morcillo se adhiere a la «justa» reivindicación de los padres del colegio San Lucas y María

Los progenitores trasladan al concejal de Educación su deseo de que los alumnos que finalizan la etapa de primaria puedan continuar sus estudios en el instituto Sefarad, el único centro de secundaria del Casco

LA TRIBUNA / TOLEDO

El concejal de Educación, Daniel Morcillo, apoya a los padres del colegio San Lucas y María, ubicado en el Casco, que reivindican que se garantice la continuidad de los estudios de sus hijos en el Sefarad, único instituto que existe en este barrio, dado que, según los baremos establecidos por la Junta, la proximidad al domicilio no determina la asignación del centro.

Morcillo se ha entrevistado con Julio Briones y Alejandro Vicente, padres de alumnos del colegio San Lucas y María, quienes le han trasmitido su preocupación ante un hecho que se repite desde hace varios años. Y es que, cuando los niños acaban primaria están expuestos a ser trasladados a otros institutos ubicados en cualquier otra zona de Toledo, lejana a su barrio.

Los padres han explicado al concejal de Educación los trastor-

nos que conlleva para su vida cotidiana que sus hijos se vean obligados a trasladarse fuera del Casco, «ya que han sido alumnos del colegio San Lucas y María, las familias somos de aquí, los niños se conocen entre ellos y hemos creado un tejido vecinal en el que nos apoyamos unos a otros, incluso para acompañar a nuestros hijos».

Han apuntado que «los criterios que priman desde la Junta para asignar un instituto a las familias están relacionados con la renta y las circunstancias sociales, mientras la proximidad al centro ya no se tiene en cuenta al establecerse un distrito único. Esto conlleva que niños de otras zonas, incluso de fuera de la ciudad, puedan escolarizarse en el Sefarad, por delante de niños que viven en el Casco, como los nuestros, que estudian en el San Lucas», han insistido.

Morcillo califica de «justa» la lucha de los padres.

### BREVES

#### SOLIDARIDAD



#### Quesos Esperanza del Castillo, nueva empresa con corazón de Cáritas

■ La quesería, situada en Pulgar, se une al Programa de Empresas con Corazón de Cáritas tras suscribir el convenio de colaboración. En el acto de la firma estuvo presente el gerente, Gonzalo Esperanza y Marisa Martínez.

SOCIEDAD



#### Toledo, presente en *El alcalde*, cinta sobre Juan Ramón Amores

Toledo participará en el itinerario del rodaje de *El alcalde*, que comenzó el martes. Se trata de un largometraje documental que contará la vida de Juan Ramón Amores, senador y alcalde de La Roda, diagnosticado de ELA en el año 2015 y que narra la historia de superación ante el infortunio que vive y para visibilizar la enfermedad que sufre.

CULTURA



#### La Cornisa homenajea a la poetisa y docente Marina Riaño

■ Hace poco más de medio año que Toledo perdía a su profesora y poetisa Marina Riaño. Pasado este tiempo, la Asociación de Vecinos La Cornisa prepara para hoy un sentido homenaje a Marina Riaño. Comenzará desde las ocho de la tarde en el espacio La Tahona y el Pintor, en la bajada del Colegio de Infantes, donde la asociación organiza pequeñas veladas culturales.

JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024 **La Tribuna** 

AGRICULTURA | ASAMBLEA GENERAL DE ASAJA TOLEDO

# Asaja celebra la eliminación del segundo saneamiento bovino

El consejero de Agricultura confirmó ayer en la asamblea anual de la asociación la suspensión

J. MORENO / TOLEDO

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) celebró ayer una concurridísima asamblea general, resuelta con aprobaciones por unanimidad. La presidenta provincial, Blanca Corroto, censuró la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza rematada el martes por el Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea. La decisión afecta notablemente a Castilla-La Mancha, cuyo 25 por ciento de superficie pertenece a la Red Natura; precisamente, estas zonas padecerán fuertemente las limitaciones.

Corroto expuso las principales preocupaciones del sector. Entre ellas, una resuelta. El consejero de Agricultura, Julián Lizán, confirmó en la asamblea que la región eliminará el segundo saneamiento anual de la tuberculosis bovina; de esta manera, los programados quedan suspendidos. Tal y como pedía Asaja. La organización consideraba que la doble vuelta suponía más gasto para el ganadero y un estrés innecesario para los animales.

La temperatura del bienestar animal en el transporte regulada por el Ministerio de Agricultura durante el verano inquieta al sector. «Es una locura lo que acaban de aprobar hasta el 15 de septiembre», señaló por la obligación de viajar a menos de 35 grados en una zona tan calurosa como la provincia de

Los daños del conejo o el sector del porcino alarman a los profesionales. Respecto al cerdo, la provin-



Los representantes políticos y de Asaja, ayer en el cierre de la asamblea anual junto a los políticos. / DAVID PÉREZ

cia alcanza el 30 por ciento de la producción de España, y China ha anunciado una investigación a las importaciones agropecuarias europeas cárnicas, como respuesta a los aranceles impuestos al sector automovilístico del país asiático.

Por su parte, el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, llamó la atención sobre la importancia de la alimentación en Europa. En este sentido, alertó de la desaparición de 1.300.000 vacas en la UE, lo que representa 300.000 toneladas de carne menos. «Fundamentalmente, por políticas absurdas que vienen de Europa. No se puede estar penalizando y prohibiendo a los agricultores españoles y europeos. «Si no hay rentabilidad, no va a haber sostenibilidad», insistió.

«Placas solares, sí, pero tenemos

### Críticas de Corroto a la regulación de la temperatura del **bienestar animal** en verano

mucho territorio no productivo. Miremos al territorio no productivo y dejemos en paz el territorio productivo», subrayó sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza.

La convocatoria anual de Asaja atrajo a importantes cargos políticos, que compartieron las jornadas con los representantes del sector agrario y con los profesionales. La delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, participó en el encuentro, al igual que el consejero de Agricultura, Julián Lizán, el delegado provincial de la Junta, Álvaro Gutiérrez, la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

cosecha media-alta. La asamblea sirvió también para una primera medición de la campaña de siega en la provincia. Iniciada con expectativas muy alta, el calor del final de mayo y las escasas lluvias desde abril han atenuado las previsiones. No obstante, la cosecha en la provincia tiene una tendencia media-alta, muy desigual por zonas y por parcelas, con rendimientos entre los 1.900 y los 4.000 kilos por hectárea en la cebada.

### JUSTICIA

### Kévin y su madre, delante de la jueza por el crimen de Borja Villacís

EUROPA PRESS / TOLEDO

La jueza de Instrucción número 19 de Madrid celebró ayer la vistilla de ratificación de prisión provisional de Maria José, matriarca del clan toledano de los Bargas, y su hijo Kévin por el crimen de Borja Villacís, ocurrido el 4 de junio en la carretera que une el barrio de Montecarmelo de la capital con El Pardo, informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

Los presuntos asesinos cumplen prisión preventiva desde el 7 de junio. Ayer fueron trasladados a los calabozos de los juzgados de Plaza de Castilla para la celebración de la vistilla, en la sala del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, en presencia de al menos una de las abogadas de los presuntos asesinos y varios letrados de las acusaciones particulares.

La jueza redactaba después el auto para la ratificación de prisión, según apuntan fuentes jurídicas. La madre fue la primera detenida por el crimen al conducir el coche desde el que Kévin habría efectuado los disparos mortales en lo que pudo ser una emboscada tras una quedada pactada.

La orden de ingreso en prisión de Kevin partió del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Illescas, cuyo titular se inhibió a favor de la jueza de Instrucción número 19 de Madrid, de guardia el día del levantamiento del cadáver. Un tercer detenido fue puesto en libertad provisional.

Kévin fue arrestado en Yuncos en una operación conjunta del GEO de la Policía Nacional junto a su compinche Ismael, de origen marroquí y de 24 años, en el momento en el que se iban a cambiar de guarida. La investigación continúa abierta; Ismael podría haber ejercido solo de encubridor y, por tanto, quedaría uno de los asesinos por detener.



20TOLEDO

La Tribuna Jueves 20 de Junio de 2024

#### **CULTURA** | CONSUEGRA







El equipo de 'El Sueño Eterno Pictures' durante la grabación. / LT

# AMOR, SENTIMIENTOS Y UN PUEBLO ENTERO **DE BODA**

La localidad de Consuegra se transforma en un escenario de ensueño para la película 'La Boda', donde los protagonistas se unen en una historia de amor rompiendo estereotipos

O. FURONES / TOLEDO

a localidad toledana de Consuegra se transforma estos días en un gran set de rodaje con la llegada de 'La Boda', la nueva película del director Pedro Cenjor. Éste, autóctono del lugar, ha querido rendir homenaje a sus paisanos eligiendo Consuegra como escenario para su obra.

'La Boda' es una historia que aborda temas profundos y universales como la importancia de sanar viejas heridas, romper barreras aparentemente infranqueables y el amor propio. La producción corre a cargo de 'El Sueño Eterno Pictures' y cuenta con el apoyo incondicional de los vecinos y vecinas de Consuegra, quienes se han volcado en el proyecto participando como extras y ayudando en diversos aspectos del rodaje.

En total, más de 50 residentes del pueblo se han sumado al proyecto, emocionados por la oportunidad única de ser parte de una producción cinematográfica. «Es una experiencia irrepetible», comentan a *La Tribuna*. «No podemos dejar pasar algo así, no ocurre todos los días en el pueblo», añade otra de las figurantes. La implicación de la localidad ha sido tan grande que incluso el párroco ha decidido participar en el rodaje.

«Con un guión que conecta con todo tipo de público», como comenta Patricia González, productora de la película, 'La Boda' cuenta la historia de Felisa y Sebastián, interpretados por Elena Furiase y Daniel Chamorro. Además de estos protagonistas, el elenco se completa con actores de renombre como Margarita Lascoiti, Veró-



Claqueta de grabación de la película 'La Boda' en Consuegra. /LT



La iglesia de Santa María preparada para la grabación. /LT

nica Ortiz, Bárbara Cuesta, María Jesús Hoyos y Felipe García, todos ellos con una amplia y reconocida trayectoria en diversos proyectos de cine y televisión.

La iglesia de Santa María la Mayor de la localidad ha sido seleccionada como escenario para el rodaje de una de las escenas más significativas, «el momento de la boda». En esta escena, los sentimientos y el amor están muy presentes. «Estamos muy cargados de estereotipos y, especialmente en los pueblos, nos preocupamos demasiado por lo que dirán, sin prestar atención a la persona que tenemos al lado, que podría ser el amor de nuestra vida», explica González.

LUCES, CÁMARA Y... AGUA. La lluvia también fue un invitado inesperado en varios momentos del rodaje. Las gotas de agua aparecieron de manera fortuita, interrumpiendo diversas escenas que se estaban filmando. Cada vez que la lluvia hacía acto de presencia, el equipo de producción se veía obligado a detener el trabajo, ajustarse

# Más de **50 vecinos** y vecinas participaron en el rodaje como figurantes

y esperar a que pasara. Sin embargo, esta situación trajo a la mente el viejo dicho de «novia mojada, novia afortunada», aportando un simbolismo especial a las escenas de la boda.

A pesar de las interrupciones, el equipo y los actores supieron adaptarse a las circunstancias. La lluvia, aunque inicialmente vista como un obstáculo, se convirtió en un elemento que añadió autenticidad y una atmósfera única al rodaje. Las imágenes de las gotas cayendo sobre los protagonistas y el escenario no solo enriquecieron visualmente la película, sino que también subrayaron la idea de que, a veces, las circunstancias imprevistas pueden traer buena suerte y un toque de magia inesperada.

### ANUNCIO

MODUMAQ SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. L. (Unipersonal)

(Sociedad Absorbida)
(Sociedad Absorbida)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Libro Primero del RDL 5/2023 de junio, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace público, que en la Junta General Extraordinaria de la citada sociedad absorbente, celebrada el día 17 de junio de 2024, se aprobó la fusión de dichas sociedades mediante la absorción por MODUMAQ SOLU-CIONES TECNOLOGICAS S. L.(Unipersonal) de AUTOMATIZACION TECNOLOGICAY MANTE-NIMIENTO S.L. (Unipersonal), mediante transmisión a título universal del patrimonio a la sociedad absorbida y disolución sin liquidación, a la sociedad absorbente, conforme a los términos y condiciones del Proyecto Común de Fusión suscrito por los miembros de los órganos de Administración de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Toledo. Se hace constar, el derecho que asiste a los socios y acreedores de ambas sociedades a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y balance, así como el derecho de los acreedores de las sociedades que se fusionan a ejercer su protección y actuar conforme a los términos establecidos el mencionado RDL 5/2023.

Toledo, a 18 de junio de 2024 El administrador solidario de MODUMAQ SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. L. (Unipersonal) JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024 **La Tribuna** 

**Villacañas** 

### CIEN AÑOS DE BANDA, CIEN AÑOS DE MÚSICA

### La localidad toledana de Villacañas homenajea a la Banda Municipal de Música con más de 100 años de vida

REDACCIÓN / TOLEDO

n las calles de Villacañas suena a música de grandes profesionales que forman y han formado parte de la Banda Municipal de Música.

En la localidad toledana de Villacañas, los vecinos y vecinas celebran el centenario de la que es su Banda de Música, actual Asociación Musical 'Maestro Guerrero'. Una banda compuesta por hombres y mujeres que han sabido mantener el legado de grandes músicos que han formado parte de esta institución local.

Las reseñas musicales en Villacañas datan de finales del siglo XIX con menciones a profesores de música como Francisco García-Cuerva. Pero es en 1901 cuando aparecen las primeras referencias a una Banda de Música bajo la dirección de Luis García-Cid Cortecero. Medios de la época, señalan que esta agrupación interpretó en 1902 varias piezas ante el rey Alfonso XIII en su parada por Villacañas en el Tren Real.

El reflejo de una clara vocación musical de la población provoca que el Ayuntamiento de Villacañas tome la iniciativa de reorganizar a los dispersos músicos en una agrupación para amenizar las diferentes celebraciones, fiestas religiosas y ferias. Así en enero de 1923, se constituyen las actas del Patronato de la Escuela de Música y Banda Municipal de Villacañas y se adquieren una gran variedad de instrumentos para completar todas las cuerdas.

Después de un largo año de preparación, la Banda Municipal de



Componentes de la Asociación Musical 'Maestro Guerrero'. / LT

Música celebra su primera actuación en la festividad del Corpus Christi de 1924. Los siguientes meses la agrupación amplía su repertorio y se consagra como una referencia artística a nivel regional.

En los próximos años la Banda continúa creciendo, la inestabilidad política a nivel nacional altera el funcionamiento de la agrupación y provoca una restructuración. Aunque el periodo no fue sencillo, durante la dictadura se reactivó la actividad de la Banda.

Si hay una figura que ha marcado en el recorrido de esta agrupación, es la de su director Don Gratiniano Martínez, que en 1955 toma la batuta de la Banda siguiendo los pasos de su padre. Durante cincuenta años realiza una fundamental labor educando músicos, mejorando la calidad sonora de la Banda y consolidando musicalmente a la agrupación.

El alcalde de Villacañas, Juan Ángel Almonacid, señala que actualmente son más de 60 los miembros que componen la Asociación Musical 'Maestro Guerrero' y que se convierten en embajadores de Villacañas cada vez que con su música visitan otras ciudades o participan en certámenes. El nivel

musical de esta agrupación se debe, en buena medida, a una apuesta por la música formando a niños desde temprana edad y a contar con músicos con carreras profesionales consolidadas que suman la experiencia y destreza musical.

La Banda Municipal de Música prepara el concierto centenario para este sábado, 22 de junio, a las 20:00 horas en el Teatro Municipal Miguel de Cervantes y la exposición «Cien años de banda, cien años de música», que podrá ser visitada durante la Feria de Villaca-



### **PLAYOFF DE ASCENSO A SEGUNDA RFEF** | CD TOLEDO

J.M.LOECHES / TOLEDO

nevitablemente, va a ser un partido especial. Valen Gómez es de la localidad toledana de Parrillas, y, además, jugó en la cantera del CF Talavera. A sus 20 años tiene claro que el choque de vuelta de la final de los 'playoff' entre su Almería B y el CD Toledo tendrá muchos focos, entre ellos, los de su familia, así que saldrá "a por todas" para conseguir el ascenso, eso sí, para el conjunto rojiblanco.

Desde su punto de vista, será "un partidazo, con dos equipazos dándolo todo y con la afición a reventar". Por eso, considera que es "una pena que uno de los dos equipos se quede fuera". Y es que, insiste en que el domingo en el Salto del Caballo "no se vivirá un partido de Tercera Federación, sino de superior catego-

VALEN GÓMEZ, de 20 años, llegó con 15 a la cantera de la UD Almería, en categoría Cadete, mientras que luego completó su formación con los tres años de juvenil, antes de pasar al filial. Reconoce que el trabajo que se realiza es "muy profesional", y que, en estas cinco campañas, ha aprendido "un montón", pero, eso sí, destaca que, a la vez, es un club "bastante familiar".

Según han pasado los días, en el Almería B se ha ido viendo con mejores ojos el 1-1 de la ida, como reconoce el atacante toledano: "Podía haber sido peor, con una derrota, aunque es verdad que en la segunda parte estuvimos cerca del gol, por eso se nos quedó mal sabor de boca".

Entre las notas positivas que extrae de ese marcador es que no les permitirá relajarse. "Debemos estar alerta desde

# «Va a ser un partidazo»

El atacante toledano del Almería B, Valen, espera el domingo en el Salto del Caballo «a dos equipazos dándolo todo, con la afición a reventar»



Valen durante el enfrentamiento ante el CD Toledo del pasado domingo. / LA TRIBUNA

el principio", reconoce Valen. Se espera a un Toledo que "va a salir a buscar un gol tempranero, como hizo el pasado domingo, así que habrá que apretar los dientes". Sin embargo, Valen también tiene claro que el filial rojiblanco va a contar con sus momentos de dominio: "Les vamos a obligar a defender y a correr".

En este sentido, piensa que una de las grandes aptitudes del equipo de Rubén Gala es la de "tener mucho oficio". Asimismo, en este caso, los verdes también contarán "con toda su afición". En cualquier caso, el jugador de Parrillas recuerda que la elimi-

natoria contra el Real Jaén la resolvieron fuera de casa, en el estadio de La Victoria. En este caso, deberán estar muy atentos a esos primeros minutos, en los que están seguros de que el Toledo "va a lanzar contragolpes peligrosos, porque saben hacerlo muy bien".

### **TERCERA RFEF**



Imagen de un partido del Noblejas. / LA TRIBUNA

### Bazaga y Zielinski, dos renovados más en el CD Noblejas

El centrocampista y el defensa se suman a la lista de jugadores que continúan de la plantilla del ascenso

J.M.LOECHES / TOLEDO

El CD Noblejas lleva muy avanzada la configuración de su plantilla para la próxima temporada 2024/25. A ella se han sumado en las últimas horas dos integrantes más: Sergio Bazaga y Christian Zielinski. El centrocampista y el zaguero estarán con los azulones en el debut en Tercera Federación del cuadro tole-

dano.

De este modo, son ya diez los efectivos confirmados que estarán a las órdenes de Neftalí Pinazo. Hay que recordar que han renovado Sergio Nieto, Domenech, Torrecilla, Mario Álvarez, Abraham, Matallanos, Bazaga y Zielinski, mientras que han fichado Dani Arribas (CD Azuqueca) y Rodrigo Cáceres (AD Cala Pozuelo).



Gonzalo Sainz con el Villacaas. / LA TRIBUNA

### Angelito, el más destacado del Toledo en Almería

El ahora lateral derecho logró el 55 por ciento de los votos, por delante de Kupen, que se coloca en primera posición de forma momentánea por delante de Iván Gonzalez y Piochi

J.M.LOECHES / TOLEDO

Angelito Auñón fue el jugador más destacado del CD Toledo en el partido del pasado domingo disputado en el Power Horse Stadium frente al filial de la UD Almería. El lateral derecho consiguió reunir el 55 por ciento de los votos, y se situó por delante de Kupen

(24 por ciento) en la votación del Trofeo Sector 12, premio organizado por la Asociación Cultural Football-Toledo 1928. Unax, con el 13 por ciento, y Rodri, con el 8 por ciento, fueron los otros dos futbolistas mejor valorados.

Los 3 puntos sumados por Kupen le colocan de manera momentánea en la primera posición de la clasificación general, con 51 puntos, con solamente uno de ventaja con respecto al segundo clasificado, Iván González, que tiene 50 puntos. Piochi se mantiene tercero, con 49 puntos, mientras que Chupi es cuarto, con 27. La quinta plaza es ahora de Angelito, que suma 42 puntos.

# TROFEO SECTOR 12

### EQUIPOS IMPLICADOS

ANGELITO, CON EL 55% DE LOS VOTOS.

KUPEN, CON EL 24%.

UNAX, CON EL 13%.

### LO QUE LES RESTA

RODRI, CON EL 8%.

| KUPEN        | 51 PUNTOS. |
|--------------|------------|
| VÁN GONZÁLEZ | 50.        |
| PIOCHI       | 49.        |
| CHUPI        | 47.        |
| ANGELITO,    | 42.        |
|              |            |

### El CD Villacañas renueva a Tomás Cruz y Gonzalo Saiz

El cuadro rojillo cuenta con el mediocentro y con el mediapunta para una nueva campaña en Tercera Federación

J.M.LOECHES / TOLEDO

El CD Villacañas ha hecho hueco a dos futbolistas más de la pasada campaña. Tanto Tomás Cruz como Gonzalo Saiz han renovado como jugadores de la plantilla que estará de nuevo a las órdenes de Fernando Lominchar, una campaña más en Tercera Federación.

Tomás Cruz llegó ya con

la temporada pasada empezado, y se convirtió en un jugador fundamental en el medio campo. Se trata de un futbolista versátil, que también puede jugar en la banda. Le pasa algo parecido a Gonzalo Saiz, mediapunta que tiene capacidad para jugar en los costados. El curso anterior se destapó como goleador en el conjunto toledano.

LA TRIBUNA / TOLEDO

a Escuela de Fútbol Base Odelot Toletum fue la ganadora de la vigésima sexta edición del Campeonato Benjamín 'La Sagra', que el pasado fin de semana celebró su jornada de clausura.

Ha sido un torneo de récord, en cuanto a participación, con cerca de 800 niños distribuidos en 32 escuelas, y de público, con un campo de El Prado completamente abarrotado. Al cumplirse las bodas de plata, la edición tuvo un padrino muy especial, el nuevo entrenador del Levante UD, Julián Calero.

Quiso poner en valor el esfuerzo que realizado el Ayuntamiento de Villaseca de La Sagra en «la promoción del deporte base y todos los valores que conlleva». Además, Calero compartió su agradecimiento por poder participar en los actos de clausur, y recordó que él empezó entrando niños.

El Ayuntamiento de Villaseca de La Sagra, a través de su alcalde Jesús Hijosa, entregó una placa de reconocimiento y homenaje a Julián Calero por su trayectoria deportiva y «como ejemplo de superación y profesionalidad».

En cuanto a lo puramente deportivo, la gran final se la llevó la EFB Odelot Toletum, que derrotó por un emocionante 3 a 2 al CD Toledo en la gran final. Asimismo, en este grupo Liga de Campeones, el Campo Real CF se clasificó como tercero tras ganar (6-1) al Ayuntamiento de Nambroca.

Por su parte, en el Grupo Juego Limpio A, la victoria final fue para la EFB Yuncler, al imponerse (6-4) al PDM Toledo B. Mientras que el Ayuntamiento de Villaseca logró el tercer puesto, tras ganar (3-1) al Ayuntamiento de Villasequilla.

Finalmente, en el Grupo Juego Limpio B, elv encedor fue el Ayuntamiento de Recas, en una disputada final (2-1) ante el PDM Toledo C. Y muy emocionante fue el partido por el tecer y cuarto puesto, que se decidió en la tanda de penaltis, después de que Ayuntamiento de Añover Ây Bempataran (3-3) al término del tiempo reglamentario. Finalmente, el mayor acierto del Ayuntamiento de Añover A permitió acabar tercero. Durante la jornada de Clausura también se disputaron hasta ocho partidos de exhibición entre las escuelas participantes.

Por su parte, Daniel Fernández (PDM Toledo C), Yago Ruano (Ayuntamiento de Mocejón A) y Leo Díaz (Campo Real CF) recogieron el trofeo a los máximos goleadores. Lucas Cardoso (CD Toledo A), Guillermo Campayo (Ayuntamiento de Nambroca), Lucas Pajares (EFB Odelot Toletum) y Adrián Torre (PDM Toledo B) fueron reconocidos como los más valiosos.



## EL ODELOT TOLETUM CONQUISTA VILLASECA

El cuadro naranja se impuso por un marcador de 3-2 al CD Toledo en una emocionante final del torneo, en la que ejerció de padrino el nuevo entrenador del Levante UD, Julián Calero







### AFAFAFAFAF

En una tarde para el recuerdo, el Ayuntamiento de Magán B, el Ayuntamiento de Argés B y el PDM Toledo E recibieron el Trofeo Esteban Pérez a las escuelas más deportivas. También, el PDM Toledo D, el Ayuntamiento de Recas B y el Ayuntamiento de Mocejón C recibieron el Balón de Oro a la Deportividad. / LA TRIBUNA



- TOLEDO Dirección: Avda de Europa, 12. Local 2 45003 Toledo
   Publicidad y suscripciones: 682 18 03 05 comercialtoledo@diariolatribuna.com
   Teléfonos: 925 280 950, 925 280 953, 925 280 954
   Correos electrónicos: redacciontoledo@diariolatribuna.com; provinciatoledo@deportestoledo@diariolatribuna.com; fotogra

- iectorestoledo@diariolatribuna.com

  \*\*TALAVERA Dirección: Barrio de San Juan, 25 entreplanta Talavera 45600

  \*\*Redacción: Teléfono: 925 72 20 63 Correo electrónico: redaccion\_tal@diariolatribuna.com

  \*\*Administración y Publicidad: Correo electrónico: publicidad\_tal@diariolatribuna.com, admon\_to@diariolatribuna.com

  bepósito Legal: TO-1164-1997. Prohibida toda reproducción a los efectos del Artículo 32, 1, párrafo segundo, LPI.



### **Todos contra** todos

**EN EL CAMINO VICTORIA LAFORA** 

uien le iba a decir al PSOE y, en concreto, a Pedro Sánchez, que el triunfo de su hombre en Cataluña, Salvador Illa, iba a provocar el carajal de unos pactos casi imposibles. Pero vayamos por partes: constituida la Mesa del Parlament, el voto telemático de Puigdemont ha acabado en el Tribunal Constitucional que. ha aceptado el recurso del PP pero, de momento, no lo cancela.

Primer revés para el independentismo que el huido a Bruselas pretende reunificar para repetir las elecciones en octubre. Por su parte, Esquerra Republicana, que no ha levantado cabeza desde la misma noche electoral, cuando Pere Aragonés asumió la derrota en primera persona, ha entrado en una guerra interna de dimensiones imprevisibles. El nivel de golpes bajos amenaza con acabar con la carrera política de Oriol Jun-

Él, que ha jugado en la sombra desde que salió de la cárcel, y que creía, llegado el momento, hacerse con todos los mandos de la formación, se ha encontrado con una revuelta desde las bases a la dirección. Seguramente, no contaba con Marta Rovira que, desde Ginebra, se ha convertido en la punta de lanza del movimiento para echarle. El último golpe de efecto ha sido el manifiesto firmado

por trescientos militantes y varios altos cargos que, siguiendo la estrategia de Rovira, exigen una «renovación general de la cúpula dirigente». Y con estos mimbres tiene que negociar Illa su investidura. De momento, Sánchez ha ofrecido a Esquerra una «financiación singular» para Cataluña a cambio de que voten al candidato socialista. Conclusión: la guerra se extiende y ahora protestan hasta los dirigentes territoriales del PSOE. Quienes, como Page, se sienten discriminados. Y lo están sin duda alguna. Pero, además, esta oferta no contenta a ERC que quieren tener la llave de la caja.

Y, en esta guerra de todos contra todos, faltaba el personaje singular; Puigdemont, que ve cómo se evaporan sus posibilidades de lograr, de inmediato (gracias a la amnistía), un regreso triunfal a la Ciudad Condal, Como la financiación le importa un rábano, lo suvo es independencia o nada, ha puesto el grito en

el cielo y acusa a Sánchez de «chantajear» a lo que queda de Esquerra con más dinero a cambio de votar a Îlla. No duda en calificarlo de «escándalo en todos los sentidos».

Su objetivo es una repetición electoral en Cataluña, que permitiría que la ley de amnistía haya superado los escollos iniciales. Y con las mismas le ha recordado a Sánchez que. sin sus votos, el que corre peligro es su cargo en la Moncloa.

Con estos mimbres, el nuevo President del Parlament ha descartado nombrar un candidato y aplaza a agosto el posible pleno de investidura. El límite: el día 25. Si para entonces no hay acuerdo se vuelve a las urnas. Mientras tanto, las negociaciones se anuncian a cara de perro, con ERC subiendo el precio del apoyo, al tiempo que deciden que fracción del partido ganará la batalla interna. Cada uno a lo suyo y, al final, todos pagaremos la deuda catalana.

### **CULTURA**

l toledano Ulises Illán, junto a la orquesta Nereydas y un destacadísimo elenco de voces operísticas internacionales, dirigirá la ópera del siglo XVIII, Didone abbandonata, con música de Baldassare Galuppi y libreto de Pietro Metastasio.

La interpretación de esta ópera de gran formato es un encargo del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) en su temporada 2024/25 y se incluye en la programación del ciclo Universo Barroco, en la sala sinfónica del Auditorio Nacional.

La ópera Didone Abbandonata, presentada originalmente en el Teatro del Buen Retiro de Madrid en 1752 bajo la supervisión del célebre castrato Farinelli, regresa a los escenarios madrileños. Gracias a un meticuloso trabajo de investigación llevado a cabo por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales, esta obra del siglo XVIII ve nuevamente la luz en un estreno moderno. Esta recuperación se enmarca en el innovador proyecto Repertorium, que emplea la inteligencia artificial para digitalizar manuscritos antiguos y clásicos. Este esfuerzo no solo busca preservar el valioso patrimonio musical europeo, sino también desarrollar tecnologías avanzadas de procesamiento de sonido, incluyendo el audio inmersivo con vistas al metaverso.

Esta ópera, con música de Baldassare Galuppi y libreto de Pietro Metastasio, promete ser un evento destacado en la programación cultural del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) para la temporada 2024/25, recientemente presentada en Madrid.

La producción de la ópera Didone Abbandonata de Baldassare Galuppi, que se estrenará en tiempos modernos en la sala sinfónica del Auditorio Nacional, también se inaugurará el Festival de Música de Potsdam en Alemania.

El concierto ha despertado una gran expectación en el mundo de la musicología, ya que representa



## La fusión del talento y la Inteligencia Artificial llega a la ópera

El toledano Javier Ulises Illán y la orquesta Nereydas dirigirá 'Didone abbandonata', una obra del siglo XVIII recuperada por un proyecto de IA

**LA TRIBUNA** 

### Ulises Illán.

la resurrección de una obra fundamental del patrimonio musical. Esta ópera contribuyó a convertir a Madrid y al Teatro del Buen Retiro en el epicentro de la ópera europea en el siglo XVIII.

Este proyecto reafirma a Ulises Illán y a la orquesta Nereydas como referencias destacadas, tanto a nivel nacional como internacional, en la dirección e interpretación de ópera barroca. Además, refleja su compromiso con la recuperación y difusión del patrimonio musical español, haciéndolo accesible para el disfrute del público.

